

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.292, **PRECIO; \$ 2.200,00** EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR **\$** 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54

Martes 3 de septiembre de 2024

# Milei en la UIA: "Para proteger a la industria se le robó al campo"

El Presidente afirmó que el sector se volvió cada vez más dependiente del Estado

Ante los industriales, Milei dijo que el modelo de sustitución de importacio nes de los últimos años fue un fracaso, y que se financió con los ingresos del campo. El resultado fue que "se convirtió a la Argentina en un infierno tributario y de multiplicación de kioscos". Más allá de las críticas, se identificó como aliado del sector privado, y les prometió un "boom industrial genuino". Sostuvo que lo principal es el equilibrio fiscal y la erradicación de la inflación. P.3

### Fin del Impuesto PAIS

El Presidente ratificó que en diciembre se eliminará por completo: no correrá más para turismo y compras en dólares con tarjeta.

### Maduro se quedó sin avión y ordenó detener al candidato opositor

El gobierno de EE.UU. incautó en la República Dominicana la aeronave usada por el líder chavista y la llevó al estado de Florida. Washington dijo que fue

porque la compra del aparato violaba sanciones estadounidenses y leyes de control de exportaciones. El régimen venezolano calificó la operación como

un "acto de piratería". Horas después libró una orden para arrestar a Edmundo González Urrutia, considerado ganador de las presidenciales. P.22

### Pelea a tiros entre barras: esta vez fueron los de Laferrere

La 79, una facción disidente cercana al intendente de La Matanza Fernando Espinoza, que pretende tomar el poder, emboscó a La Familia Villera, la barra oficial. Fue ayer a la tarde, un rato antes del partido contra UAI Urquiza por la B Metropolitana, y en el horario en que salen los chicos de los colegios cercanos

a la cancha. El encuentro fue suspendido v el saldo del enfrentamiento fue de al menos un herido de bala, que no corre peligro, aunque habría otros cinco, que no se hicieron atender en hospitales por tener antecedentes y temer quedar arrestados. Uno de ellos estaría grave. No hav detenidos, p. 41

### Se cae el acuerdo con los K para ampliar la Corte y renegocian los avales a Lijo

El acercamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo quedó en un impa por la condición que puso Cristina Kirchner de agrandar el número de miem bros del Tribunal a cambio de apovar la candidatura de Lijo. Y ya ven difícil que esto se resuelva este año. Esas conversaciones generaron reparos en la opo-sición dialoguista, que teme que la ex vice busque nombrar jueces afines en distintos juzgados del país. P.6

### El Gobierno pone límites a la información que deben dar los funcionarios

El Presidente firmó un decreto para res tringir los datos que se pueden pedir a través de la Ley de Acceso a la Informa-ción Pública. A partir de esto, el Gobierno podría, por ejemplo, no informar quiénes ingresan a la Quinta de Olivos. Hubo reacciones desde sectores de la oposición hasta organizaciones como Fopea y Poder Ciudadano, que denunciaron que se imponen más restricciones a la libertad de expresión. Rs

### Otra mala para Fernández: la causa de Yañez seguirá en Comodoro Pv

Contra los deseos del ex presidente, que había solicitado trasladar la causa por la denuncia de violencia de género de su ex pareja a los tribunales de San isidro, la Cámara Federal porteña decidió que el caso se siga inves tigando, al menos por ahora, en los tribunales federales de Capital, La Justicia también aceptó peritar el ce-lular de Fabiola Yañez en Madrid. P. 8

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sumario

# Una pelea por \$13.054 y el debate que falta

DEL EDITOR



Pablo Vaca

pvaca@clarin.com



nalmente, la discusión es por \$13.054 en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Eso sería lo que cobrarían extra unos tres millones de jubilados si se mantuviera vigente la lev que se aprobó hace 10 días con aportes peronis tas, radicales y macristas, que luego vetó Javier Milei y que la oposición en el Congreso amenaza ahora con reinstalar si consigue los dos tercios de los votos

Podría decirse que es nada, poco más de un kilo de peceto. O que no es tan poco: no vienen mal \$13.054 si uno cobra sólo \$304.540, que a su vez salen de sumar la mínima (\$234.540) más el bono de \$70.000 que dispuso otra vez el Gobierno (y que no actualiza hace seis meses). O que es un montón: para el presidente Milei, "el aumento que deriva de esta lev implica un aumento del costo en términos del PBI de 1,2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eterni dad. Para una economía cuva tasa de interés promedio está en el 5%, implica que

acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI". El Presidente aseguró en el mismo reporta-je que, en su gestión, "en dólares **voló el po**der adquisitivo de los jubilados". Hay afirmaciones poco felices.

Lo cierto es que la vetada lev aseguraba un reajuste a todos los jubilados del 7,2% retroactivo a abril, más la garantía de que na die cobraría menos de 1,09 veces la canasta básica de pobreza para un adulto. Por lo cual el ingreso mínimo de este mes **hubiera dado** \$317.594, \$13.054 más de lo que, por el veto, se pagará finalmente.

Obviamente, hay pocas discusiones más importantes que la cuestión previsional. Afecta a muchisima gente, involucra aspec tos centrales de la economía y la política oficialista (en cuanto a que pega directo en su objetivo central, el superávit fiscal) y atraviesa de manera transversal las lealtades partidarias, tanto de legisladores como de votantes: el 29% de quienes eligieron a Milei en octubre apoyan la norma rechazada por el Presidente

Tampoco es una discusión nueva. Vale el

recuerdo de cuando en 1992 Norma Plá hizo llorar a Domingo Cavallo al hablarle de sus padres jubilados y los entonces \$150 de mínima. O el de la estatización de las AEJP que decretó Cristina en 2008 a instancias de Boudou o la muy generosa moratoria que la misma Cristina estableció en 2014. Casi dos de cada tres jubilaciones y pensiones en Argentina (59%) salieron gracias a una mora toria: 42 de 72 millones.

### El sistema previsional está quebrado, y en vez de pensarlo a 20 años, sólo se lo emparcha.

En los últimos años basta mencionar el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que estableció Macri en 2017, que suspendió Fernández en 2020 para adoptar luego su pro-pio sistema de cálculo y que Milei volvió a modificar. En cada paso los jubilados perdieron.

Dicho de otro modo: hace mucho que los jubilados argentinos son pobres.

Tal vez el problema sea, como otros rubros, que hace 40 años que se discute lo urgente y no lo importante. El sistema de reparto está quebrado hace tiempo, pero sólo se piensa en parches. Hay 1,4 aportantes por jubilado, cuando la relación debería ser 4 a 1. De unos 20 millones de trabajadores, la mitad son informales o monotributistas. No hay manera de que los números no den en rojo.

El debate debería darse con la cabeza puesta en los próximos 20 años. ¿Tiene sentido que las mujeres se sigan jubilando a los 60? ¿O que los hombres lo hagan a los 65? ¿Cómo sería una reforma laboral que aliente el empleo formal? ¿Qué hacemos con los regimenes de privilegio? ¿Qué hace mos con el 40% largo de pobres que no puede aportar un peso? ¿Habría que reinst rar un sistema de jubilación privado? ¿O sólo sirve a los ricos?

No se avizoran en el horizonte respues tas de consenso a tales preguntas. Pese a lo que afirma el tango, en Argentina 20 años es muchísimo.■

EL SEMÁFORO

#### Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Alberto Fernández



Reveses judiciales La Cámara Federal porteña rechazó su pedido para trasladar la causa que inició Fabiola Yáñez por maltrato a los tribunales de San Isidro. Y su ex ministro Martín Guzmán reveló que "la cuarentena se estiró por causas políticas". El fiscal Marijuan pidió iniciar una





El personal, de protesta Mientras Mondino se encontraba en misión diplomática en Montevideo, se enteró que junto al edificio de Cancillería hubo una protesta de personal diplomático. Algo inusual, pero que se da por una baja de ingreso que colocó al perso nal en "alerta y movilización". El País

Florencia Fontana



CRUCIGRAMA



Tiene 30 años y es la primera mujer que integra el escuadrón de motos del SAME, listo para atender todo tipo de urgencias en la Ciudad. Egresada en Medicina de la UCA, también trabaja en Telemedicina y afirma que, con su flaman-te tarea, "pude unir mis dos pasiones". Sociedad

HUMOR

causa judicial. El País

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2 | 3  |    | 4  | 5  | 6  |
|----|---|----|----|----|----|----|
| 7  | i | i  | 8  |    | i  | i  |
| 9  |   |    | 10 | ī  | i  | 忙  |
| 11 | i | 12 |    | i  | i  | i  |
| 13 |   | ĭ  | 忙  |    | 14 | i  |
| 15 | 忙 | i  | i  | 16 |    | il |
| 17 |   | ĭH |    | 18 |    | i  |

ales, 1. Cao. 4. Oda. 7. Olfares. 9. Simbolo del tec Tase. 11. Tagulas. 13. Birr. 14. Go. 15. Udaipur. thus 2. Alcaide. 3. -ol. 4. Oral. esore. 8. Atari. 12. Gran. 16. Pr.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### La agenda del Gobierno con los empresarios



El discurso. Javier Milei habló durante 45 minutos ante unos 400 empresarios en el salón Petiribí de la Unión Industrial Argentina.

### Javier Milei

"La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de crédito, subsidios, exenciones tributarias y barreras arancelarias".

"Prometieron que con el tiempo la industria competiría de igual a igual, pero se volvió cada vez más dependiente del Estado".

"Los argentinos hemos pagado más caro por productos de peor calidad, aumentando el costo de vida y reduciendo la capacidad de ahorro".

# "Para proteger a la industria se le robó al campo", sostuvo Milei ante empresarios en la UIA

El Presidente habló en el Día de la Industria. Dijo que ese modelo afectó el potencial exportador. Y que se generó un sector "adicto al Estado, uno de los orígenes de nuestras crisis económicas".

La celebración del Día de la Industria coincidió ayer con la puesta en marcha de la rebaja de diez puntos del Impuesto País, Y Javier Milei supo aprovechar la ocasión en su discurso de 45 minutos en la sede de la Unión Industrial, Así, confirmó que en diciembre se terminará definitivamente con el "nefasto" Impuesto PAIS. Además, deslizó una crítica a los industriales por los subsidios y exenciones que tuvo el sector en los últimos años. Lo hizo ante 400 empresarios, muchos llegados desde el interior y de otras entidades que lo escucharon y apenas lo retribuyeron con aplausos.

El Presidente habló ayer pasado el mediodia. Y soltó que las industrias argentinas en los últimos años "se volvieron cada vez dependientes del Estado" y que ese proceso comenzó a mediados del siglo pasado cuando "se decidió que todo se tenía que producir acá", pero que para "proteger a la industria, se le robó al campo".

Como es su costumbre desparramó elogios a su equipo, a Guillermo Francos, Luis Caputo y su mano derecha Pablo Quirno. También a Santiago Bausili, Federico Sturzenegger y al economista Claudio Zuchovicky. Luego se abocó a un extenso

diagnóstico de los problemas de la economía, con la figura de un monstruo de múltiples cabezas. Una de esas cabezas es la carga impositiva. "Muchas veces en Argentina se han creado impuestos, se ha dicho que eran transitorios, y después nunca se bajaron. Bienvenidos al momento histórico que una administración dijo que lo creaba de manera transitoria y hoy se está poniendo en la realidad que se hizo esa baja", sostuvo.

"En diciembre se termina con el nefasto impuesto PAIS", sostuvo el libertario. En ese punto, destacó que entre los productos importados cuyos costos se reducen con la quita del arancel "se encuentran sin fin de insumos productivos".

Y siguió: "Los genios de la sustitución de importaciones nunca se dieron cuenta de que el 80% de importaciones son insumos productivos", marcó y agregó que "hay que terminar con la creatividad de burócratas que lograron convertir a la Argentina en un infierno tributario y de multiplicación de kioscos". Aqui otros aspectos salientes:

- "Cuando alguien les habla de potenciar la industria mientras emite dinero por 13 puntos del PBI, pisa el tipo de cambio, y autoriza importaciones sin que estén los dólares, esa persona es un estafador".
- •Destacó los beneficios de tener

una buena política fiscal y monetaria, honrar las deudas, terminar con la inflación, recuperar el cálculo económico y devolverle "el don de la estabilidad".

- Agradeció al sector industrial el apoyo al proyecto de país del Gobierno, la presencia en el Pacto de Mayo en Tucumán y por producir en el país en medio de las dificultades económicas.
- •"Somos pocos y nos conocemos bien, muchachos, han disfrutado del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia. Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar la matriz productiva y modelo de negocios para competir en su propia ley".
- Citó al fallecido expresidente Carlos Menem y señaló que el cambio económico que impulsa les impli-

cará "aprender a andar en bicicleta sin rueditas" y dejar atrás ideas económicas "dañinas" arraigadas en el entramado comercial argenti-

- •"La realidad misma va a separar la paja del trigo, o dicho en criollo a quienes no necesitan el curro para vender les va a ir bien", sentenció Milei, quien se definió como un "aliado" del sector privado y les prometió un "boom industrial genuino".
- •Se refirió al cepo y adelantó la apertura de la economía, pero cuando "cuando estén dadas las condiciones estructurales".
- "Nuestro programa económico tiene etapas signadas por el cumplimiento de objetivos y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión, si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito", concluyó. ■

Tema Del Día CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### La agenda del Gobierno con los empresarios

El Presidente reconoce al sector agropecuario como el gran protagonista de la economía. Su crítica al modelo industrial. Y la promesa que llevó alivio a la UIA.

# Para Milei en el campo son héroes y en la industria, "adictos al Estado"



### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

A esta altura nadie se sorprende del estilo de Javier Milei. Y ayer en la celebración del Día de la Industria volvió a mostrar por quién doblan sus campanas. Ya lo había anticipado en el discurso que pronunció en la Sociedad Rural cuando se refirió a los productores agropecuarios como héroes. Lodijo de este modo: "Todos ustedes son los grandes protagonistas de la vida económica argentina. Son quienes tiran para adelante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada, y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes".

En la Unión Industrial el Presidente volvió a poner el campo en la escena. Así, señaló que para "proteger a la industria se robó al campo". Más aún: "Esa protección lo único que generó es un sector industrial, adicto al Estado", les reprochó.



Saludo. En el discurso de Milei, el alivio llegó sobre el final

Los industriales lo escucharon como anestesiados, según admitió uno de los asistentes. Y quie nes resaltaron ese tramo del dis curso fueron el titular de la Rural. Nicolás Pino y su vice, Marcos Pe reda. Pino se entusiasmó ante Clarin: "Es importante que un primer mandatario ponga en valor el esfuerzo que venimos haciendo los productores desde hace años. Nos saquearon en las últimas dos décadas unos 200 mil millones de dólares sólo en concepto de retenciones, frenando el desarrollo de la Argentina mientras nuestros competidores ganaron mercados en todo el mundo"

En la UIA el discurso de 45 minutos del Presidente despertó pocos aplausos. El alivio les llegó sobre el final. Y una definición le cambió el humor a los casi 400 empresarios que se congregaron

### "No los vamos a dejar tirados", prometió Milei a los industriales.

en el salón Petiribí.

"No los vamos a dejar tirados. Vamos a abrir la economía, cuando estén dadas las condiciones estructurales, para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. Como digo siempre: nuestro programa económico tiene etapas, que están asignadas por el cumplimiento de objetivos, y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito", les prometió el Presidente.

En ese momento se renovó un romance a fuego lento, como describió un industrial tan feliz por el rumbo elegido de "sacarnos la bota de encima", como les dijo Milei. Pero, a la vez, tan temeroso que la recuperación del consumo no sea aprovechada por la industria local sino por los importadores en un escenario de "cancha inclinada", por los "costos argenti-

nos que los deja fuera de competencia"

Este Día de la Industria contó con un primer mandatario después de 16 años en la sede de la UIA de avenida de Mayo. La última fue Cristina Kirchner en 2008, tras la guerra con el campo y necesitada de apoyo industrial.

cesitada de apoyo industrial.
Cortés, Daniel Funes de Rioja,
presidente de la entidad, esperó
el cierre del acto para marcar posición. Sostuvo ante los periodistas:
"Nosotros hablamos de equilibrar
el terreno, de reducir asimetrías
para competir. No queremos subsidios ni privilegios y saludamos
que el Presidente haya dicho que
hasta que no estén dadas las condiciones no se va abrir la economía. El Presidente está comprometido en arreglar la macro y nosotros entendemos que sin macro
no hay industria".

A la salida del acto, Hugo Eurnekian, de la compañía de energía CGC, soltó: "Esta transición es dura, pero estamos poniendo el hom bro". Otro petrolero, Alejandro Bulgheroni, señaló a Clarín: "Me gustaron los dos discursos", resaltando la palabra dos para apoyar tácitamente los planteos de Funes de Rioja resumidos en la urgencia de bajar costos. Para Carlos Bernárdez, del Establecimiento Las Marías, la señal de Milei es muy alentadora y en la misma línea se expresó Dolores Brizuela, la presidenta de la multi Dow. Pero Claudio Drescher, titular de la Cámara de la Indumentaria, deslizó: Excelente que haya asistido el Presidente pero no vi un entendimiento de la industria".

Fue Javier Goñi, de Ledesma, quien contó que por fin se tocó el piso y **prevé recuperación** aunque no se animó a vaticinar la forma. Coincidió Martín Cabrales. Entre los asistentes, agasajados con un clásico copetín, además de dueños y CEO de las principales industrias estuvieron esta vez directivos de los unicornios, Mercado Libre y Globant, entre otras tecnológicas. ■

# UIA: pidió generar certidumbre, confianza y concertación política

En un salón Petiribi colmado por primeras figuras del empresariado y antes de escuchar a Javier Milei, el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, habló de las tres C: certidumbre, confianza y concertación, en lo que fue un claro mensaje al Gobierno al recordar que el Foro de Davos habla de la necesidad de políticas industriales. Toda una señal.

Javier Milei había llegado cerca del mediodía sin el ministro Luis Caputo y tampoco con Federico Sturzenegger, quien hablaba en ese momento de su proceso desregulador ante la Fundación Mediterrá-

En las primeras filas escucharon el petrolero Alejandro Bulgheroni, Martin Berardi y Javier Martínez Álvarez de Techint, Javier Goñi (Ledesma), Martín Cabrales, Carlos Galmarini (Ford) y representantes de otras entidades como Jaime Campos, presidente de AEA, Nico-

lás Pino y Marcos Pereda (Rural) y Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la construcción.

Durante su discurso, Funes de Rioja abordó los desafíos de la industria en un contexto de recesión e indicó que "no podemos más que valorar el esfuerzo por estabilizar las condiciones macroeconómicas, pues la inflación, la inestabilidad, el déficit fiscal y la imprevisibilidad no son un buen dato para nadie". A la vez aclaró que "confiamos

en que el ordenamiento de la macro conduzca también a **poner énfasis en la micro, ya que una no puede existir sin la otra**".

Aspia destacó el proyecto de una nueva ley PyME que incentive su creación y desarrollo, y aseguró que la industria pretende un terre-no equilibrado donde "nuestro costo argentino no haga inviable la competencia frente a países que no exportan impuestos, que cuentan con infraestructura que permite reducir costos, con regimenes laborales modernos adecuados a las nuevas realidades productivas y con medidas de protección ágiles frente a la competencia deslea!

El presidente de la UIA remarcó que los impuestos actuales frenan la capacidad de desarrollo de las industrias e impiden que se creen más empresas y más empleo por que le señaló que "la Argentina necesita una estructura impositiva que potencie al sector transable, que fomente la formalización y le permita desarrollarse y ser competitiva.

Así Funes de Rioja enfatizó que mover un contenedor de 40 pies en la Argentina es hasta **tres veces más caro con otros puertos** de la región y se eleva hasta 7 veces si se trata de una importación. Y que los puertos de Chile son hasta **cinco veces menos costosos** que los argentinos. Y hacia el final de su discurso subrayó el rol del sector privado. ■

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tema Del Día

# La recaudación de agosto cayó casi 14% contra el año pasado

Fue el último mes de plena vigencia del Impuesto PAIS que creció 211,5% y es el 6,2% de la recaudación total en lo que va del año. El IVA bajó casi 16%.

Annabella Quiroga

La recaudación alcanzó en agosto los \$ 11.764.131 millones, con una variación interanual de 189,6, según informó la AFIP. Pero cuando se la compara con la inflación del período, los números pasan a ser negativos y muestran una caída en términos reales del 13,7%, de acuerdo a la estimación del economista Nadin Argañaraz.

En los últimos 12 meses, la infla-

ción estimada rondó el 240%. El número final se conocerá el 11 de septiembre, cuando el INDEC presente el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El informe de Argañaraz establece que la recaudación que más habría aumentado en términos reales sería la del impuesto a los combustibles con 36%, seguida por derechos de exportación con 20%.

En el otro extremo, la recaudación que más habría caído sería derechos de importación, que lo habría hecho en un 34% real interanual, seguido por Ganancias con 26,5% y Bienes Personales 24,4%. En el caso del **IVA**, **la caída fue del** 15.8%

"El incremento de derechos de exportación se debe fundamentalmente a la sequía del año pasado y el incremento del impuesto a los combustibles al sinceramiento del valor real del tributo llevado a cabo por el gobierno en los primeros meses del año", precisó Argañaraz.

Agosto fue el último mes en el que rigió la alícuota del 17,5% del impuesto PAIS a las importacioPARA TENER EN CUENTA

189,6%

fue el crecimiento anual de la recaudación pero la inflación llegó a 240%. La baja fue 13,7%.

36%

subió la recaudación del impues to a los combustibles. Es el que más aumentó. bre bajó al 7,5%. La rebaja había sido anticipada tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Luis Caputo y esto generó que las importaciones en agosto se frenaran a la espera del cambio.

Por esta razón, "por primera vez en el año, la recaudación mensual real del impuesto PAIS no creció

nes, que desde este 2 de septiem-

Por esta razón, "por primera vez en el año, la recaudación mensual real del impuesto PAIS no creció en términos interanuales, y dada la caída real en la recaudación de derechos de importación, la baja pareciera estar motivada por una posposición de importaciones de bienes a la espera de la rebaja de la alícuota anunciada por el gobierno", señaló Argañaraz.

Desde la AFIP informaron que el mes pasado se registraron ingresos adicionales correspondientes a la moratoria. Se recaudaron \$243.096 millones por este régimen.

El IVA Neto recaudó \$ 3.891.619 millones y tuvo una variación interanual de 181.7%. El IVA Impositivo aumentó 223,0%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 121,2%. La expansión del IVA por debajo de la inflación da la pauta de que el consumo en el mercado interno sigue golpeado por la caída del poder adquisitivo.

En agosto, el Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 146,6%, recaudando \$ 2.140.461 millones. El comunicado oficial establece que incidió favorablemente la restauración del impuesto a los "ingresos personales", que afecta a los empleados que cobran más de \$1.8 millones brutos.

En el Impuesto PAIS se recaudaron \$659.985 millones con uma variación de 211,5%. "Se encuentra incidido favorablemente por el incremento de la alícuota aplicada a las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de importaciones de bienes y fletes, el aumento de la alícuota aplicada para el pago a cuenta de estas importaciones y el incremento del tipo de cambio", apuntó la AFIP.

En los primeros ocho meses del año, el Impuesto PAIS representó el 6,2% de la recaudación total. ■



Recaudación. Ministro de Economía, Luis Caputo. El mes próximo se sentirá en las cuentas fiscales la disminución del impuesto PAIS. E. FERNANDEZ

# Las cámaras celebran la baja y piden más alivio tributario

Las cámaras empresarias celebraron la baja del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% que rige desde ayer para importaciones de bienes y fle-

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su satisfacción y consideró que resultará beneficioso para las empresas directamente afectadas, los consumidores y la economía nacional en su conjunto.

"Implica una reducción de la pre-

sión tributaria que soportan las firmas, lo que les permitirá vender a precios más competitivos, aliviando de este modo a la cadena productiva que integran, colaborando con el sostenido proceso de desinflación en curso y favoreciendo la competitividad de la economia\*, señaló la entidad.

"En reiteradas ocasiones, la CAC denunció la excesiva carga impositiva que registra Argentina y abogó por su reducción. Consecuentemente, comparte y celebra la determinación del Poder Ejecutivo de reducir paulatinamente los tributos vigentes, de la mano de una progresiva baja del gasto, a fin de preservar el equilibrio fiscal, pilar insustituible del orden macroeconómico", explicó.

Y alertó sobre la suba de tasas municipales en distritos K: "Paradójicamente, y en línea contraria, se observan desmedidos incrementos impositivos en diversas jurisdicciones a nivel subnacional, que afectan severamente al comercio minorista y mayorista. Un flagrante ejemplo reciente es la suba de la Tasa de Seguridad e Higiene –a todos los fines un impuesto encubierto– que se aplica a grandes supermercados del partido bonaerense de Lanús, que pasó injustificadamente del 2,76% al 6% de la facturación".

"La CAC exhorta a dichos gobernantes a extremar la eficiencia en el manejo de los recursos y a no atentar contra los esfuerzos fiscales del Gobierno Nacional. El sector privado es el auténtico motor del crecimiento y asfixiarlo con tributos abusivos provocará atraso, pobreza y declinación económica y social, perjudicando a las arcas públicas que se pretende beneficiar", apuntó.

También la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) destacó "el trabajo realizado, a partir de los encuentros entre el sector público y privado en pos de alcanzar políticas de Estado que inicien la consolidación del sendero de reducción de la carga tributaria".

"La industria enfrenta una de las cargas fiscales más altas del país, en torno al 40% en alimentos y 50% en bebidas. Su reducción permitiría a las empresas mejorar su competitividad, con mayores posibilidades de reinvertir en innovación y expansión", agregó.

arın #ramıro, correra, martins@

### Negociaciones en el Congreso



Expositor. El juez Federal Ariel Lijo en la audiencia pública del pasado 21 de agosto en el Senado. Su pliego no logra reunir las firmas para el despacho de comisión. FEDERICO LÓPEZ CLARK

# Se cae el acuerdo para ampliar la Corte Suprema y renegocian los respaldos para el juez Lijo

Los K no aceptan votar a favor de la postulación si el Gobierno no accede a aumentar el cupo. La oposición dialoguista pone reparos y anticipa que difícilmente haya un acuerdo este año.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

El acercamiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para llegar a un acuerdo en el Senado por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y el eventual nombramiento del juez Federal Ariel Lijo como miembro del máximo tribunal parece estar caído, o a punto de entrar en una instancia de renegociación, debido al rechazo de dife rentes sectores aliados de la oposición, que no están dispuestos a aceptar un pacto entre el mileísmo y Unión por la Patria sin conocer el trasfondo.

Luego de que Clarín revelara los contactos establecidos entre Santiago Caputo, principal operador político del Gobierno, y Eduardo de Pedro, interlocutor directo de Cristina Kirchner, para asegurarse la puesta en marcha de un eventual proyecto que amplíe el número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo, la negociación se desdibujó en los

Sin los dos tercios asegurados para promover a Lijo como juez, los libertarios quedaron expuestos a un intríngulis del que por ahora no pueden escapar. Por un lado, el kirchnerismo no está dispuesto a transferirle los votos si no hay consenso en torno al proyecto de ex-

### Sectores aliados temen que Cristina nombre a jueces afines.

tender el número de integrantes de la Corte, que también apoyan otros actores clave como Ricardo Loren-zetti, juez del máximo tribunal y promotor principal de la candidatura de Lijo.

Pero a la vez, el acercamiento entre libertarios y K motivó que el resto de la oposición pusiera reparos y pidiera explicaciones de qué es lo que se iba a negociar, teniendo en cuenta que una de las versiones que circulan es que el paquete judicial incluiría también al nuevo procurador general de la Nación, a jue ces federales para juzgados vacantes y a representantes en defensorías. El temor de la oposición dialoguista, que componen el PRO y el radicalismo, es que en el combo Cristina aproveche para meter jue

Así, a menos que se renegocien las condiciones con todos los bloques, el Gobierno está frente a una encrucijada v dificilmente pueda avanzar con las designaciones de Lijo y de Manuel García-Mansilla el otro candidato que la semana pasada concurrió a la audiencia pública en la Cámara alta.

ces afines.

La Corte se encuentra en una situación crítica en lo que tiene que ver con su conformación: desde enero sólo quedarán activos en el máximo tribunal el presidente Horacio Rosatti, Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, va que Juan Carlos Maqueda se jubilará en diciembre, cuando cumpla los 75 años. límite constitucional

De allí que el Gobierno hava impulsado desde principios de año no sólo a Lijo, influvente juez dentro de los tribunales de Comodoro Py, sino también a García-Mansilla, de perfil liberal y vinculado a la aca-

Con tres miembros nomás, la

### Los 33 votos del peronismo son clave para aprobar el pliego.

Corte Suprema seguiría funcionando pero lejos del número que establece la Constitución Nacional y más distante aún de los **siete o** nueve integrantes que se buscan impulsar en caso de que prospere un proyecto de ampliación como el que impulsó el kirchnerismo el

Desde el kirchnerismo, en tanto, vienen **desmintiendo que haya ha**bido diálogos entre Caputo y De Pedro y adelantan que todo acuerdo está caído por el momento también por los tiempos legislativos que apuran toda negociación. Primero, por ejemplo, ambas cámaras del Congreso deberán discutir el anteproyecto del Presupuesto 2025 que se presentará formalmente el próximo 15 de septiembre. Milei gobernó todo este año sin presupuesto, por lo que considera de vital relevancia cerrar ese acuerdo.

Los 33 votos del peronismo en el Senado son clave para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación, sobre todo teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuer do con la candidatura de Lijo a la

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País

# Tras el veto, la oposición duda de si podrá insistir con la suba jubilatoria

El Gobierno, que recompuso el vínculo con el PRO, ayer oficializó el veto. Ahora busca sacarle votos a la iniciativa, que necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Martin Bravo

mbravo@clarin.com

Ya oficializado el veto total de Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, el Poder Ejecutivo devolvió la ley al Congreso y los bloques opositores comenzaron a medir fuerzas para insistir en la sanción, en principio sin la certeza de conseguirlo. Pese a que en las dos Cámaras las votaciones superaron los dos tercios, el Gobierno trabaja para evitar que esos resultados se repitan y los impulsores de la iniciativa reconocen que tendrán un escenario cuesta arriba.

La ley vetada disponía un incremento del 8,1% de las jubilacionespara complementar el 12,5% que otorgó el Gobierno y alcanzar la inflación del 20,6% de enero-, fijaba que el haber mínimo no podía quedar debajo del valor de la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09, contemplaba un aumento adicional en marzo de cada año si el RIPTE superaba la variación del IPC e imponía un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y con las cajas provinciales no transferidas.

En Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra, ocho abstenciones y 16 ausencias. Más de dos tercios, con el aval de Unión por la Patría, la UCR, la mayor parte de Encuentro Federal, Innovación y la Coalición Cívica, entre otros. En el Senado se sumaron cinco miembros del PRO y el margen resultó todavía mayor. 61 positivos, ocho negativos y tres ausencias.

Antes de que el veto quedara confirmado con la publicación en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros, el Presidente se propuso recomponer el vínculo con Mauricio Macri y escenificó un acercamiento con el PRO con la reunión de legisladores en la Casa Rosada.

La ley volverá a Diputados, por haber sido la Cámara que arrancó el tratamiento, y tendrá que discutirse en comisión antes de ir al recinto. En esa etapa el Gobierno buscará operar con gobernadores con influencia en legisladores del radicalismo, Encuentro Federal, Innovación e incluso de Unión por la Patria. Con 15 rechazos más que en junio, el oficialismo alcanzaría los 87 votos en contra y se aseguraría que la oposición no reúna los dos tercios. Ese número podría ser más bajo con ausencias y abstenciones.

Como contó Clarfn, en la Casa Rosada analizan alternativas para atenuar el costo político del veto y quitarles algo de presión a los "dialoguistas", desde acceder a la suba extra del 8,1% que establecía la ley a un incremento del bono de 70 mil pesos para las jubilaciones mínimas.

"Entre hoy (por ayer) y el miércoles vamos a tener charlas con todos los bloques que contribuyeron a la media sanción, para ver en qué situación estamos", indicaron referentes de UxP en Diputados. En caso de no alcanzar los votos necesarios (172 con asistencia perfecta), procurarán exponer a los opositores que cambien de postura.

"Ellos (por el oficialismo) van a



Opositores. Germán Martínez y otros legisladores de UxP.

tratar de que estén sentados los 257, pero hay que ver qué tanto pueden tensionar. Hay un montón de diputados que ya votaron a favor, y si se mueven por algo será, en un tema sensible que abajo está muy presente", advirtieron en el bloque presidido nor Germán Martínez.

En el Senado, los opositores tampoco expresaron confianza pese a la aprobación por amplio margen en esa Cámara. "Más que 61, la cuenta hay que hacerla sobre 49, la votación en la que menos sacamos", se atajaron en referencia a los resultados en el debate en particular, apenas uno por encima de los dos tercios.

"Vamos a ver cuántos puede comprar el Gobierno y cuántos se dejan comprar. Con los radicales nunca sabés y con el PRO va a depender de cómo estén las milanesas en Olivos", ironizó un senador de Unión por la Patria, y admitió que también deberán evitar fugas propias, como sucedió en la Ley de Bases con el capítulo del RIGI.

"Es un proyecto del radicalismo y debe sostenerlo con los dos tercios en las dos Cámaras", fijó posición Martín Lousteau, por lo general más crítico del Gobierno que la mayoría de sus correligionarios. ■

# Jubilaciones: se vuelve a cobrar el bono de \$ 70.000 para los haberes mínimos

Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

El Gobierno oficializó el pago del bono \$ 70.000 para los haberes mínimos y submínimos de septiembre, de acuerdo al decreto 783/2024, publicado en el Boletín Oficial, el mismo valor que viene otorgando desde marzo pasado. Si el bono previsional hubiera recibido los aumentos de la movilidad, en septiembre debería ser de \$ 122.016 en lugar de los \$ 70.000. Esta diferencia de \$ 52.016 afecta a más de 5 millones de jubilados y pensionados que cobran haberes mínimo y submínimos.

En diciembre 2023 el bono fue

de \$55.000. Desde entonces la movilidad alcanza al 121,85% (marzo 2718% 27,39% abril; 11,01% mayo; 8,83% junio; 4,18% julio; 4,58% agosto; 4,03% septiembre). En cambio, el bono pasó de \$55.000 a \$70.000 una suba del 27,2%. Si a los \$55.000 se les aplica el 121,85% de la movilidad semestral, arrojaria \$122.017.

En diciembre 2023, la jubilación mínima más el bono sumaba \$ 160.713 Y en septiembre será de \$ 304.540. Un aumento del 89,5%. La inflación a julio fue del 87%,

La inflación a julio fue del 87%, más un 3,8% en agosto y otro tanto en septiembre, sumará 101,5%. La diferencia de 12 puntos representa una pérdida del 6%

No es éste el único perjuicio. El

bono no se computa para el cálculo del medio aguinaldo. En consecuencia, esos jubilados y pensionados perdieron de cobrar al menos \$ 35.000 en junio sobre el bono de \$ 70.000 o mucho más si se hubiese aplicado la movilidad.

### El bono no se computa para el pago del medio aguinaldo.

De esta manera, por no aplicar la movilidad y no integrarse al haber corriente, los que cobran el bono tienen en septiembre un ingreso inferior de \$ 52.017, más la diferencia por el medio aguinaldo, a lo que suma las pérdidas inter mensuales por la falta de ajuste del bono.

En septiembre, las jubilaciones y pensiones aumentan el 4,03%, de acuerdo al índice de inflación de julio que informó el INDEC. Pero al mantenerse sin cambios el bono de \$70.000, el aumento efectivo final será más bajo (entre el 2,8% y el 3,07%) para los haberes mínimos y subminimos.

beres mínimos y subminimos.
Por esta razón, los jubilados de haberes mínimo perdieron versus la movilidad y también versus la inflación esperada a septiembre.
Además, perdieron el reintegro del IVA por las compras con la tarjeta de débito sobre la cuenta bancaria donde cobran sus haberes.

A menor haber mayor es la pérdida por el mayor peso del bono por cuanto los de la **PUAM cobran** el **80%** del haber mínimo y **los de las PNC el 70%**.

No está en el programa del Gobierno corregir esta pérdida del poder de compra de la gran mayoría de los jubilados y pensionados.

Al contrario, la estrategia es seguir licuando el bono hasta reducirlo a tal nivel que en determinado momento quede suprimido. El bono de \$70.000 fue fijado en marzo y se mantiene sin cambios.

Por el alcance del bono -más 5 millones de jubilados y pensionados- y la magnitud del congelamiento, la licuación de los pagos previsionales son los que mayor incidencia tienen en la reducción del gasto presupuestario, la mayor licuación corresponde al rubro jubilaciones y prestaciones sociales. ■

clarin#ramiro.correia.martins@gi

8 El País CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 202

# La causa por violencia contra Fabiola Yañez seguirá en CABA

Lo resolvió la Cámara Federal porteña, que no hizo lugar al pedido de Alberto Fernández para trasladar el expediente a la Justicia federal de San Isidro.

Lucia Salinas

Isalinas@clarin.com

La Cámara Federal porteña, en un fallo unipersonal, rechazó el pedido de Alberto Fernández de tras-ladar la causa por la denuncia de Fabiola Yañez a los tribunales de San Isidro, por lo que la causa seguirá siendo investigada en Comodoro Py, al menos por ahora.

El juez Eduardo Farah validó de

El juez Eduardo Farah validó de ayer el fallo de primera instancia donde se había rechazado enviar la causa a San Isidro, como pretendía el ex presidente. Se sostuvo que aún faltan averiguar "precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de los hechos (instigación a un aborto, lesiones reiteradas y amenazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos)".

Estos datos clave para la causa permitirán determinar si corresponde seguir con una "investigación unificada del caso y en qué jurisdicción", precisó el camarista.

La discusión entre las partes (fiscalía de primera instancia, la querella y la defensa) respecto a la cuestión de competencia intenta resolver si la causa por violencia de género se queda en Comodoro Py o si debe tramitar en la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la quinta presidencial de Olivos. La Cámara Federal porteña falló a favor del criterio establecido por el juez Julián Ercolini.



Revés. Alberto Fernández no logró que el caso en su contra por violencia vaya a San Isidro. LUCIANO THIEBERGER

En un fallo unipersonal, el camarista Farah consideró que el juez "decidió bien al rechazar por prematura esa definición, difiriendo el análisis al resultado de las medidas investigativas en curso". Para sustentar su criterio, Farah planteó dos aspectos. El primero corresponde a precisiones sobre las circunstancias de tiempo y lugar de cada hecho investigado. El camarista citó la enumeración del fiscal Ramiro González al imputar a Alberto Fernández: instigación a un aborto, lesiones reiteradas v ame-

nazas coactivas en perjuicio de Fabiola Yañez y alguna acción u omisión de funcionarios públicos.

Todas esas acusaciones "es necesario averiguar", y por eso se encuentra en pleno proceso de investigación y producción de pruebas. Esto había explicado Ercolini al rechazar el pedido del ex presidente para que el caso sea remitido al juzgado federal de San Isidro.

Una vez que todos esos hechos atribuidos a Alberto Fernández se vayan corroborando con el devenir de la investigación, es que -a criterio del camarista Eduardo Farahse "permitirá establecer la dependencia o independencia (tanto fáctica como jurídica) de unos hechos con otros y, a partir de allí, si corresponde proseguir con una investigación unificada o no, y según el caso, en qué jurisdicción:

El segundo de los motivos explicados por el camarista- que al igual que el juez Ercolini, consideró que por el momento el caso debe permanecer en Comodoro Py- refiere a una cuestión "sobre la cual las partes hasta ahora nada han dicho, pero cuyo tratamiento no puede ser omítido por el Juez una vez que se completen esas medidas: me refiero a las razones que sustentarian en el caso la competencia federal por razón de la materia".

Al respecto se señaló en el fallo, que se debe poder explicarse- en tal caso- la naturaleza federal de los hechos de la causa y por qué no tramita en el fuero penal ordinario, donde se investigan los hechos de violencia de género.

Ante estos hechos, entendió el camarista, "impone sostener la intervención del magistrado que previene a efectos de que, mediante las diligencias que correspondan, esclarezca los aspectos fácticos y normativos que sean necesarios para determinar correctamente la competencia tanto en su aspecto material como territorial o por conexión entre todos los sucesos".

Alberto Fernández, representado por la abogada Silvina Carreira, podrá acudir a la Cámara Federal de Casación para insistir con la mudanza de la investigación a la justicia de San Isidro.

El fiscal Ramiro González imputó al ex presidente por nueve he-chos de violencia de género. El primero de ellos ocurrió en 2016 y en el departamento de Puerto Madero donde la pareja convivía. Eso le concedería la jurisdicción a Comodoro Py. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó que los hechos de violencia continuaron durante la presidencia de Fernández y en la quinta de Olivos, pero que fue algo "circunstancial el lugar", ya que "los sucesos continuaron desarrollándose en otras jurisdicciones", otra vez en Puerto Madero después de haber concluido su mandato, e incluso en Madrid, donde reside actualmente Fabiola Yañez. Así el fiscal González defendió la

Así el fiscal González defendió la competencia del caso. El juez Ercolini entendió que es prematuro discutir la competencia ya que el caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

### La Justicia aceptó que el celular de Yañez se analice en Madrid

Alberto Fernández se había opuesto a la decisión del fiscal Ramiro González de peritar el celular de Fabiola Yañez. Sin embargo, el juez Julián Ercolini rechazó el planteo del ex presidente y reiteró que el procedimiento de extracción de información del dispositivo de la ex primera dama, se hará "bajo los protocolos de preservación de la evidencia digital vigentes, a fin de asegurar correctamente su contenido y cadena de custodia".

Ayer el ex.Jefe de Estado recibió otro revés judicial: su apelación a la resolución que habilitó la apertura del celular de Yañez fue rechazada in limine.

Alberto Fernández es el único imputado en este caso. La fiscalía le atribuyó nueve hechos desarrollados desde 2016 hasta 2024. Los escenarios en los que los episodios se produjeron y que califican como lesiones leves y graves, fueron variados. Para corroborar las acusaciones entre las que se incluye abuso de poder y de autoridad, más amenazas coactivas, es que el fiscal González impulsó medidas que se concentran en la información del celular de Fabiola Yañez.

Ante el pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Julián Ercolini resolvió que la medida de prueba era pertinente y la autorizó. Sin embargo, días después, Alberto Fernández se opuso al procedimiento de apertura del celular de la ex primera dama.

Al analizar la situación, en una nueva resolución, el magistrado rechazó el planteó del expresidente reiterando su criterio: "es pertinente a la investigación disponer la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Vañe?"

Más adelante, Ercolini conside-

ró que es "improcedente" el reclamo del expresidente. "Dicha diligencia de resguardo se llevará a cabo en cumplimiento de todos los protocolos de preservación de la evidencia digital vigentes, a fin de asegurar correctamente su contenido y cadena de custodia, sumado a que será realizado en cooperación con el Ministerio Público de España", expresó Ercolini.

de España", expresó Ercolini.
El juzgado consideró que la medida de prueba a realizarse en Madrid "no veda la facultad de la defensa de controlar esa diligencia probatoria, en la medida en que existe la posibilidad de interacción a través de medios digitales, lo que permitirá eventualmente y de asi considerarlo el señor Fiscal instructor, observar la trazabilidad desde la obtención del teléfono celular y el resguardo e integridad de

la prueba digital que se obtenga".

Para brindar mayores garantias, Ercolini indicó que la defensa "podría procederse a la filmación ininterrumpida de la diligencia o a su transmisión en vivo para el control del eventual perito de parte que la defensa proponga".

Para que la información llegue a la fiscalía, "deberá ser remitida a través valija diplomática".

La abogada de Fernández, Silvina Carreira, había pedido "presenciar y controlar la producción de la prueba", por "razones legales y técnicas que se suman a la ya esbozadas: la realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial".

Lucía Salinas

CLARIN - MARTIES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Milei impuso límites a la libertad de acceso a la información pública

Lo hizo por decreto. Restringe el acceso a los "datos privados" de los funcionarios. Duras críticas de expertos, e ironías: "Son los liberales más raros del planeta".

Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El Gobierno nacional dictó ayer Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de "datos privados" de los funcionarios o pueda causar "daños y perfujcios" a las personas

"daños y perjuicios" a las personas. Se trata de una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya modificación realizó el Gobierno a través de un decreto reglamentario, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el "ámbito privado" del Presidente de la Nación.

Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a información pública, "especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una estableca".

fera típicamente doméstica".

"Habrá que ver como se implementa ese criterio, porque **podría** usarse para negar información sobre las visitas a Olivos", dijo a Clarín un especialista en acceso a la información pública.

El Gobierno podrá negar el acceso cuando el conocimiento de esa información pública pueda causar "daños y perjuicios" a las personas, haya "ausencia de interés público" o se constituya en un "abuso del derecho", según figura en el Decreto 780/24 que publicó este lunes el Ejecutivo en el Boletin Oficial.

### La decisión de Milei "oscurece la gestión pública", dijo FOPEA.

Además, restringe la difusión de "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre un acto de gobier-

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que "implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscure ce la gestión pública".

"Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública", sostuvo en un comunicado la organización Poder Ciudadano.

Y agregó: "Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción".

En el mismo sentido se expresó un especialista en acceso a la información pública, quien aseguró a Clarín que "está claro el criterio restrictivo del Gobierno, ya que a partir de ahora cualquier funcionario podrá denegar el acceso, basándose en que se trata de datos que hacena as u privacidad, que pueda causar daños y perjuicios o que el solicitante esté cometiendo un abuso del derecho".

Las críticas de dirigentes políticos y de especialistas en comunicación se expresaron en redes y



Criterio restrictivo. El Gobierno negó datos sobre los perros de Milei

consideraron a esta nueva normativa como un paso más en las restricciones al acceso a la información pública y a la libertad de expresión.

"Cualquier funcionario tiene la posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no", dijo Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados radicales.

Y añadió: "El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley. Exijo urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a su titular Beatriz de Anchorena".

La directora de la Agencia de Acceso es una dirigente kirchnerista que integraba el Instituto Patria y tiene mandato hasta 2027. Clarín intentó comunicarse con ella para saber su posición sobre el Decreto del gobierno, pero no obtuvo respuesta. El diputado socialista Esteban Paulón planteó que "según FOPEA, en lo que va de 2024 uno de cada tres ataques a la libertad de expresión vienen de Milei y Villarruel. Esta restricción al acceso a la información ataca al periodismo de investigación y libre ejercicio periodistico".

También el especialista Martín Becerra sostuvo que el nuevo decreto establece "más restricciones a la libertad de expresión".

"El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo", planteó Pablo Avelluto, exministro de Cultura en la gestión de Macri y actual secretario general del Movimiento al Desarrollo que lidera Horacio Rodríguez Larreta.

Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), aseguró que el decreto "es inconstitucional. El Poder Ejecutivo no puede limitar o restringir derechos que nos reconoce la ley".



clarin#ramiro.correia.martins@o

10 El País CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Gabriel Bornoroni, jefe libertario de Diputados, justifica la expulsión de Arrieta. Confía en que sostendrán el veto de la reforma jubilatoria.

# "No está en la agenda de Milei ni del bloque beneficiar a represores; nunca lo charlamos"



Martin Bravo

mbravo@clarin.com

#### -Desde su rol como jefe de bloque, ¿cómo está viviendo la escalada de internas en La Libertad Avanza?

-Yo no vengo de la política y vengo al Congreso a hacer algo distinto. Preguntando al resto de los jefes de bloque, nosotros no tenemos tantos problemas como los otros. El hecho de ser parte del Gobierno hace que tengan más notoriedad algunas cuestiones que resolvimos rápidamente.

### que resolvimos rápidamente. -En este caso hubo acusaciones públicas fuertes, denuncias de violencia y la expulsión de una diputada, entre otras cosasno habituales. ¿Por qué llegaron a ese

-Normalmente los bloques lo resuelven internamente y acá la situación tuvo exposición pública. Las denuncias fueron todos desestimadas. Yo diría que si fueron desestimadas es porque fueron mentira, razón por la cual (Lourdes) Arrieta dejó de pertenecer al bloque. Nuestro presidente dice la verdad, es sincero. Como bloque debemos pregonar lo mismo.

¿Usted era partidario de echar a Arrieta? Sí, claro. El límite fue el ataque a Martín Menem y a los miembros del bloque, falsamente. Eso fue un antes y un después. El bloque tiene un deber y es que los proyectos que envía el presidente Milei puedan ver la luz. Para eso necesitamos un equipo que se llama bloque, el director técnico soy yo y hacemos todo lo que está a nuestro al cance para que los provectos puedan ver la luz. En esa línea si los miembros del bloque no siempre están alineados con esos ideales, pueden seguir apoyando a Milei pero no desde adentro del bloque. Desde adentro del bloque hay una estrategia y la tienen que seguir todos

#### -La visita de un grupo de diputados a condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel potenció los conflictos. ¿Cuál es su posición sobre el tema?

-No había conflictos, se generaron en base a mentiras que algunos empezaron a decir y terminaron en falsas denuncias, que fueron desestimadas y con apreciaciones fuertes del fiscal. El presidente de la Cámara no sabía, yo tampoco. Yo no sé qué están haciendo ahora los 37 diputados del bloque, menos el presidente de la Cámara sabe qué hacen todos los diputados.

-¿Considera que a los que visitaron represores se les debería aplicar una sanción? -Creo que sería un error grave aplicar cual-



Presidente. De la bancada de La Libertad Avanza de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

### DIPUTADA LOURDES ARRIETA

### "Existe un verticalismo nefasto en La Libertad Avanza"

Lourdes Arrieta, la diputada que expuso como se gestó la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, le respondió ayer a Javier Milei quien la acusó de realizar "denuncias falsas" y que por ese motivo fue expulsada del bloque de La Libertad Avanza. "Me fui del bloque, no me expulsaron, para que usted no siga pagando el costo político de que se le van los diputados. Existe un verticalismo nefasto en LLA y como liberal, no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores", expresó a través de su cuenta de X. "Arrieta fue expulsada por hacer denun-

"Arrieta fue expulsada por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo que es inaceptable", había dicho el Presidente el domingo. La diputada ahora integra un monobloque. quier tipo de sanción. Se puede estar de acuerdo o no con la visita, pero de ahí a que sea una cuestión anti jurídica está muy le-

### ¿Usted está de acuerdo con la visita?

-Es una cuestión de cada uno. Somos legisladores y para poder legislar se necesita investigar, ir a los lugares. No podemos decir yo estoy o no de acuerdo. Cada uno tiene que hacer lo que le parezca y le sume para después poder llevar adelante su legislación. Si no nos inmiscuimos en algo más grande, en una charla sobre la historia y cuestionamientos morales que lo dejo librado a cada uno.

#### -¿Avalaría un proyecto para beneficiar represores y que queden en libertad o con prisión domiciliaria?

-No lo he visto e intuyo que no es verdad. Eso no está en la agenda del presidente Milei ni en la del bloque. Nunca lo hemos charlado. -¿Condena el terrorismo de Estado?

-¿Cómo no lo voy a condenar? Nosotros reafirmamos la democracia como institución. Yo no creo en otra institución más grande que la democracia y empezar a trabajar en el Congreso en solucionar el problema del hambre que tienen los argentinos y la devastación que dejó el kirchnerismo. Hablar de terrorismo de Estado es volver 50 años para atrás y nosotros tenemos que avanzar en darles mejor calidad de vida a los argentinos, en democracia. No hay otra forma.

#### -En las últimas horas hubo cruces públicos fuertes entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano. ¿Puede haber más bajas en el bloque?

-Yo creo que charlas que deberían ser personales se hacen por las redes y eso no tiene nada que ver con el bloque. El bloque es un equipo de trabajo, las charlas personales que pasan por las redes no tienen nada que ver con la estructura o con problemas en el bloque. El bloque está bien como está, y estamos en charlas con algunos diputados que se quieren incorporar. -¿El officialismo conseguirá evitar los dos

#### -¿El oficialismo conseguirá evitar los dos tercios y sostener el veto a la suba de las jubilaciones?

-Creemos que si, porque vamos a charlar con el resto de los bloques para explicar la importancia que tiene el equilibirio fiscal. Hay que pensar en la inflación. Si no, se le termina poniendo plata en el bolsillo al jubilado y sacándosela por la inflación. Eso es lo que el Presidente Milei está cuidando. No sólo a los jubilados sino a todos los argentinos y a los que menos tienen, que es a los que más daño les hace la inflación.

#### -¿No cree que el Gobierno pagará un costo político por el veto?

Los argentinos van a reafirmar que el Presidente Milei no miente. Dijo "vamos por el equilibrio fiscal, por la inflación cero, por un Estado eficiente sin ñoquis y los que quieran afectar el equilibrio fiscal con estas leyes las voy a vetar". Esa es la línea que está siguiendo y le da fortaleza, porque saben que no miente. En campaña dijo todo lo que iba a hacer.

### -También dijo que el ajuste lo iba a pagar la "casta" y que si subía un impuesto se cortaba un brazo.

-Ganancias es un impuesto que pidieron las provincias. El impuesto PAIS ahora lo va a bajar y está pronto a irse. En cuanto al ajuste, yo que estoy en el Congreso, en Diputados el recorte fue el más importante de la historia. Ahí lo está pagando la politica. Lo mismo con los ministerios y los trabajadores ñoquis. Lo que pasa es que, con una economía toda rota, todavía no hemos solucionado el problema.

#### -¿Hasta qué punto le preocupa que la oposición alcance los dos tercios, la mayoría requerida para un eventual juicio político al Presidente?

Bueno, la verdad no lo entiendo. O no lo veo lógico. Desde que llegó el Presidente al Gobierno está haciendo todo muy bien. ¿El juicio político por qué sería? Le dejaron un gobierno al borde de una hiperinflación y hoy estamos por decir que ha eliminado la inflación, ha conseguido el equilibrio fiscal, ha hecho una reforma del Estado haciendo más eficientes los ministerios. Al no tener inflación vienen las inversiones, se generan los puestos de trabajo. Tenemos el RIGI, hemos hecho una reforma laboral. ¿Por qué le harían un juicio político si está haciendo lo que nadie se atrevió a hacer y va por el camino correcto? Obvio, a la oposición kirchnerista le molesta que haga las cosas bien. ■



### Destapan otra millonaria caja negra de la política en la ANSeS

Lo hizo Osvaldo Giordano, el experto en Seguridad Social que duró dos meses en el Gobierno. Es una maniobra con seguros estatales y empresas privadas ideada por Alberto Fernández.



to puede ser peor o igual que los leicomisos tan largo tiempo igtrados salvo por los que están en negocio, con beneficiarios multiilionarios y hasta algunos con rificado de buena conducta esdido por el propio Vaticano. ¿Ha falta decir Grabois? Los curros

casta de la casta. Millones de dólares incontrola dos para ser bien contados en lo blan desde la izquierda diciendo que defienden a los pobres. Y es cierto, defienden que siga habien-

turno de estas noras: los segutoro. El que empezó a descubrir i bien oculta trama de la opereta hsido Osvaldo Giordano, un funcio nario honesto que Milei puso en la Anses por acuerdo con el ex gober nador Schiaretti a cambio de apo yo, que no se dio y por eso, se adujo se lo acaba de echar. Duró dos me-

Las suspicacias son inevitables la mujer de Giordano, diputada, vo tó con sus comprovincianos cor dobeses contra la ley ômnibus. Giordano acababa de abrir un cajón (cajón, per caja bien de las grantienen poco o nada de Pandosz: ca jón que se abre, cajón que deja ver una caja política escondida, y ne por poca plata, sino por millone que siguen sumandose a otros millones. Es la plata que el Estado paga por seguros y ART a ciertos productores de seguros bien conectados... con unos y otros.

ahir posibilemente sea un cajoraci to si es que hay árimo de abritoros. Comenzó en diciembre de 2001, cuando Alberto Fernández or denó sorpresivamente que todo los seguros estatales tenían que paar por Nación Seguros. ¿Quién se acuerda de este decreto sanciona do, cuándo no, con la repugnante por hipócrita, retórica de "protego por hipócrita, retórica de "protego po hipocre del Errado? Trus meser después de esa resolución de compra directa sin licitación, se entendió quéquiso decir cuando Lisandro Cleri, hombre de Massa en la Anses, lo puso en práctica con Alberto Pagliano, hombre de Fernán-

Si el esquema que Giordano dio de baja no vuelve, su despido fue castigo político

dez en Nación Seguros. En realidad son tres los hombres de Fernández ahi. Pagliano, Carlos Soria y Gustavo García Argibay, que distribuy los negocios entre productores compañías amigas.

bleco que participarán del negocio empresas privadas en forma de coaseguro. Enseguida voberemos obre esto, Elvace falta recordar que Fernández empezó su carrera ente área de seguros bajo el menemismo? Pue el jefe del Instituto Nacional de Roaseguros, del que salió denunciado tras una investigación de Moreno Ocampo. Pagliano trabaja con él desde entonces. Auntos armanen 481, Provincia Seguros.





El País CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Para Guzmán, Alberto F. estiró la cuarentena por razones políticas

"Fue más larga de lo que debió haber sido", afirmó el ex ministro. El fiscal Marijuan abrió una causa contra el ex mandatario por abuso de autoridad.

El exministro de Economía Martín Guzmán dijo que en su opinión la cuarentena dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernández por la pandemia de coronavirus se extendió más de lo que debería, y lo atribuyó a motivaciones políticas del gobierno de entonces.

12

"Como ministro de Economía, a mí me tocaba velar por la economía, estaba todo el tiempo pidiendo que me dijeran cómo era la cosa. Porque esto (la cuarentena) está afectando a las posibilidades económicas de la gente (...) es desigualadora la pandemia", señaló Guzmán al portal Cenital.

Guzmán al portal Cenital.

"Entonces, por mucho tiempo era 'no, no, no se puede (relajar la cuarentena)'. Y después creo que pasó a ser un tema más político. Una bandera política el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al Gobierno", agregó el expinistro.

Gobierno", agregó el exministro. El economista relató que en ese momento se contemplaba la decisión de los **expertos sanitarios** para decidir que hacer en cuestiones relacionadas con el aislamiento so-

**SEPTIEMBRE** 

en todo el país



Otro tiempo. Martin Guzmán con el ex presidente Alberto Fernández.

SUMATE EN MARATON.LEER.ORG

cial: "Yo decía es que eso iba a afectar más a la capacidad de recuperación del salario informal", dijo.

Vale recordar que los expertos sanitarios a los que se subordinaban las decisiones de Alberto F. en definitiva era la "linea" de Salud de la provincia de Buenos Aires, expresada en el ministro Daniel Gollán y en su entonces segundo Nicolás Kreplak (hoy sigue siendo ministro) que impusieron la idea de la cuarentena extendida y dura, presionando hasta las últimas instancias por mantener cerrados los colegios, cuando jurisdicciones como la Ciudad tenían una postura de tener a la apertura.

"Para mí (la cuarentena) -siguió Guzmán- fue más larga de lo que debió haber sido. Dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido" reiteró

El exministro aseguró que esa idea cambió tras la derrota K en las elecciones de 2021. "(Fue asi) Hasta que se perdieron las elecciones, y la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal", señaló, excul-

pando a su gestión al frente de Economía como causante de la debacle electoral del Frente de Todos

le electoral del Frente de Todos. La revelación de Guzmán generóque horas después el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsara una denuncia penal contra Alberto F. y sus funcionarios por el presunto delito de abuso de autoridad.

"Los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político", subrayó la denuncia de Marijuan.

En X, uno de los que aprovechó para criticar al anterior gobierno fue el vocero Manuel Adorni: "Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Milei".

Guzmán le contestó. "En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase o no", respondió el economista. "Yo era quien justamente mos-

"Yo era quien justamente mostraba a mediados de 2021 que (...) mostraba que en otros países se iban relajando un poco antes las restricciones", agregó.

Y aseguró que las decisiones económicas de la gestión actual "crean un efecto perjudicial más grande que la pandemia". ■



# Los diplomáticos amenazan con paros

Diana Mondino se encontraba ayer entre reuniones de trabajo y cócteles en Montevideo por reuniones del Mercosur, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores era un hervidero: por la tarde hubo una primera manifestación de diplomáticos contra la reducción retroactiva del impuesto a las Ganancias sobre el plus que cobran cuando están en misión en el exterior y que hasta recientemente no pagaban. Además debatían hacer paros totales de 24 y 77 horas, lo que será sumamente serio para el caso de los consulados.

Desde hace semanas están en "estado de Alerta y Movilización" y trabajan con horario reducido en Argentina y el Exterior (son algo más de 1.000 diplomáticos), pero nunca parazzon.

nunca pararon.

La protesta tuvo lugar en la plaza seca del edificio de Esmeralda y Arenales. Y en la próxima reunión de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (AP-SEN) se podría anunciar que se suspenderá el festejo por el Día del Diplomático el 29 de septiembre. Es una tradición.

El conflicto volvió a escalar en este fin de mes porque sintieron el descuento en sus recibos de sueldo, donde con la reglamentación del descuento del impuesto a las Ganancias obliga a los funcionarios de carrera pagar por el sueldo adicional que cobran cuando están en misión en el extranjero.

Los diplomáticos siempre pagan el plus por su sueldo en Argentina. Pero afuera estaba exceptuados. Ahora no. Economía sólo dejó con ese beneficio a los antárticos y trabajadores petroleros.
En las asambleas de Apsen, los di-

En las asambleas de Apsen, los diplomáticos que están afuera se quejaron de que un secretario de embajada ahora sintió que se le redujo a 4.000 dólares el sueldo, los consejeros a 5.000 y los ministros a 6.500. Fueron descuentos desde el 33% sobre el neto y el 48% sobre el bruto este mes por ser retroactivo.

Natasha Niebieskikwiat

clarin#ramiro.correia.martins@gr



# La Justicia tiene datos de supuesto maltrato de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yañez

La información figura en un expediente reservado de la causa de los seguros.

En el celular de María Cantero, la se-cretaria del ex presidente, aparecieron fotos que le eroló la ex primera dama a ella. Son imágenes donde se la vea 'Yà-hez con moretouses en el ojo y también en otras partes del cuerpo. También

Los chats de Cantero revelan la relación de Martínez Sosa con Cristina Kirchner



### Reapareció Machado en una marcha masiva en Caracas y desafió a Maduro

La lider de la coalición opositora que postulo a Edmundo González en Veneracuale estaba en la clandestinidad desdede que se supo que el régimen de Nicolades, y que también tuvo una edición porteña, en el Obelisco, con los les Maduro busco detenería. Ayer en-

### Los dólares de Vaca Muerta le sirven al Central para atenuar el bajón de la soja

### **Faltan residentes** médicos en diez especialidades que son críticas

El Ministerio de Salud difundió lo



Katie Ledecky, la nadadora de las 9 medallas de oro

Desde una isladel Caribe, campeona en 100 metros



14 El País



Estrategias. Santiago Bausili movió dólares y reservas para optimizar el rendimiento de las reservas.

## El Central confirmó que envió parte del oro de las reservas al exterior

Hoy equivalen a casi US\$ 5.000 millones. Estarían en el Banco de Basilea y a salvo de embargos. Criticó al gremio.

#### Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

En medio de la nolémic

En medio de la polémica surgida alrededor de las reservas de oro, el Banco Central confirmó este lunes que "completó la transferencia de parte de sus reservas de oro en sus diferentes cuentas". El organismo busoó zanjar así las dudas que generaron estas operaciones y los distintos pedidos de acceso a la información pública que realizara el Secretario General de la Asociación Bancaria. Serio Palazzo.

ciación Bancaria, Sergio Palazzo.
"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", informó la autoridad monetaria en un comunicado, en el que si bien confirmó las operaciones se limitó de dar mayores detalles.
Frente a las acusaciones de algu-

Frente a las acusaciones de algunos sectores y los temores en el mercado acerca de que estas operaciones representaran un potencial riesgo de embargo del patrimonio del Banoo Central, el organismo que preside Santiago Bausili precisó que se trataron "operaciones de rebalanceo de cuentas", similares a las que se han realizado en la última década.

"La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos", resaltó la comunicación. "Desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato fisico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el ex-

El organismo destacó que "estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro, que se mantienen equivalentes a aproximadamente US\$ 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024".

La polémica en torno a los envíos de oro al exterior comenzó a mediados de julio pasado cuando el kichnerista Palazzo habia deslizado que el BCRA había enviado lingotes de oro desde su sede en la calle Reconquista hasta Londres, y había sumado la inquietud de que en esa ciudad, las reservas del Central podrian quedar alcanzadas por alguna orden de embargo por parte de los acreedores de la deuda argentina.

"El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos", apuntó el Central este lunes.

Si bien el organismo no confirmó el destino final del envío de esos lingotes, se especula que hayan ido a parar a Basilea, donde desde hace años está depositado el grueso del oro que pertenece al BCRA. Allí, tiene su sede el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) que es conocido también como el Banco Central de los bancos centrales. Depositados allí, los fondos cuentan con "inmunidad soberana" y no hay pedido de embargo que pueda afectarlos

El organismo, que rechazó en dos oportunidades el pedido de acceso a la información pública que realizó Palazzo, destacó este lunes que, pese a la confidencialidad de las operaciones, los distintos organismo de control del Estado Nacional pueden acceder a los detalles.

"La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad", resaltó el comunicado.

A fines de julio, el Ministro de Economía Luis Caputo había buscado despejar los temores y había explicado la intención de la operatoria. "Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos."

### El Gobierno usó casi US\$ 700 millones para mantener el veranito cambiario

En 45 días, la brecha pasó del 55% al 35%.El dólar contado con liqui está en \$1.297 y el blue, en \$1.305.

Annabella Quiroga

aguiroga@clarin.com

Para mantener la estabilidad cambiaria que llevó a que en 45 días los dólares alternativos pasaran de la zona de los \$ 1.400 a ubicarse debajo de los \$ 1.300, **el** Banco Central destinó US\$ 700 millones

Este monto se usó a partir de la segunda quincena de julio para intervenir en el segmento de los dólares financieros y reducir la brecha cambiaria, que en ese lapso pasó del 55% al 35%.

Según la información que el Banco Central difundió en el Evolución del Mercado del Cambios y Balance Cambiario" de julio, usó US\$ 326 millones para contener la brecha durante la segunda mijoran de esse pes

gunda quincena de ese mes. La estimación del economista Fernando Marull es que en agosto esa intervención sumó US\$ 360 millones. De este modo, junta US\$ 688 millones en ese período.

La intervención en el segmento del contado con liqui se empezó a ejecutar a mediados de julio, cuando la brecha cambiaria crecia, el dólar blue se acercaba a los \$1.500 y el CCL a \$1.430 y al Gobierno le preocupaba e le fecto que la escalada de los dólares financieros podrían tener sobre los precios y la expectativa de devaluación.

Así se anunció que se iban a "esterilizar" los pesos que el Cental emite para comprar dólares, para cerrar de esta forma una de las canillas que presiona sobre los pesos. En las primeras ruedas la noticia no fue bien recibida por el mercado, que veía que el Gobierno priorizaba la baja de la infación antes que la acumulación de divisas para garantizar el pago de la deuda y acelerar la salida del cepo.

Según indicó el propio minis-

Según indicó el propio ministerio de Economía, el equivalente a los pesos emitidos para comprar divisas alcanzaba a US\$ 1.900 millones, el monto con el que podrían intervenir. La contundencia de la cifra al-

canzó para convencer al merca-

do y finalmente el Central logró llevar a los dólares financieros abajo de los \$ 1.300, donde se mantuvieron durante la segunda quincena de agosto. En el arranque de septiembre el CCL cotiza a\$ 1.297 y el MEP a \$1.292, mientras que el blue está en \$ 1.305.

Para sostener esta estabilidad también fue clave que bajara la demanda de divisas, lo que le permitió al BCRA terminar agosto con números positivos. El mes pasado cerró con un saldo a favor de US\$ 380 millones y así más que recuperó los US\$ 265 millones perdidos durante junio y julio.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) marcan que esta mejora se dio "gracias a la abrupta desaceleración de la demanda privada, que se explicaría principalmente por dos factores". En primer lugar, las menores importaciones de energía, que alcanzaror US\$ 709 millones en juino y US\$ 897 millones en juino (casi US\$ 100 millones más de lo previsto).

La segunda razón fue la poster-

ación de importaciones a la espera de reducción de la alícuota del impuesto País de 17,5% a 7,5% sin salto compensador en el dólar oficial, que entró en vigor hoy.

Cómo sigue el mercado cambiario

El Central arrancó septiembre con compras por US\$ 65 millones. Los analistas no esperan cambios marcados en la política cambiaria, aunque señalan que habrá una mayor demanda de parte de los importadores. Para Marull, el Central 'seguiría con el crawling de 2% pero impactará la suba de importaciones, tanto por el pago de 2 cuotas (125% de Aduana) y la baja de Impuesto PAIS'
Respecto de la evolución del

Respecto de la evolución del CCL, Marull prevé que se mantenga "calmo, ya que hay oferta de Blanqueo y de pago de Bienes Personales. Además, el BCRA aún cuenta con US\$ 1.000 millones para intervenir si lo desea".

Para PPI, el salto en el pago de importaciones podría suavizar-se. La razón algunas empresas habrían esperado hasta esta semana para importar. ■

Lisanda mymb

Li



Periodismo de calidad en todas sus plataformas



## El agro liquidó US\$ 2.451 millones en agosto: en el año llegó a US\$ 16.000 millones

Las ventas cayeron 6% frente a agosto. En lo que va de 2024, y sin sequía, supera en solo 9% la marca de 2023.

quidaron US\$ 2.451 millones en agosto. Esta cifra representa un aumento interanual del 40 por ciento y una baja del 6 por ciento en relación al mes de julio de 2024.

Así, en lo que va del año, la agroindustria ingresó al país US\$ 16.091 millones, un 9.4 por ciento más que en el mismo período de 2023 según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Cen tro de Exportadores de Cereales

Según explicó la cámara, la suba se relaciona con una mayor producción respecto al año pasado castigado por una severa sequíaque ha permitido una mayor comercialización y procesamiento de



plejo cerealero. Está en Rosario y trabaja a media máquina

Por otro lado, los bajos precios de los commodities compensaron hacia abajo el repunte de ingresos. Para la soja, la caída comenzó en 2022, cuando llegó a un pico, y a mitad de agosto tocó mínimos en cuatro años. Sin embargo, la tendencia baiista tuvo se detuvo en las últimas dos semanas, registrándose un incremento de la oleaginosa en el Mercado de Chicago.

"De todas maneras, diversos factores, económicos, climáticos y productivos, no permiten afirmar que este será un cambio de tendencia", sostuvieron desde Ciara.

Asimismo, la caída en las cotizaciones sumada a la incertidumbre en cuanto a las políticas económicas internas y disposiciones para el agro, han hecho que las ventas de los productores se mantengan en un nivel ajustado.

Los agricultores argentinos vienen reclamando desde hace años la unificación del tipo de cambio y la quita de retenciones, dos medidas fundamentales que esperaban que se concretaran en la actual gestión de gobierno. Actualmente, estas operaciones se liquidan a un dólar exportador conformado en un 80 por ciento por el valor oficial v un 20 por ciento por el de Contado Con Liquidación (CCL).

El ingreso de divisas del mes de agosto "es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima y plagas sobre el ritmo de cosecha de maiz y soja, y de la rela-ción de costos de insumos y granos", explicaron desde el sector. En tanto, la exportación de granos y de productos de la industria aceitera sigue condicionada a un ritmo mo-

derado de ventas y fijaciones. El **complejo oleaginoso cereale-**ro, incluyendo al biodiésel y derivados, aportó el 50,1 por ciento del total de las exportaciones argenti-nas en 2023, según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). La harina de soja es el principal producto de exportación de Argentina, con el 12 por ciento del total, seguida por el maiz con el 11 por ciento y el aceite de soja con el 6.9 por ciento (2023).

Este año Argentina recupera terreno en el mercado global de harina de soja, superando los efectos de la sequía 2023, y vuelve al primer lugar en el ranking de expor taciones del producto que más dólares genera, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los datos del primer semestre de 2024 revelan una notable recuperación en el volumen exportado de harina de soja argentina, logrando incrementar sus exportaciones en un 46% respecto al primer semestre 2023.■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 01/04/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NIEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINADAS. PAR LA CIDIMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

18 El País CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Colectivos: Milei recibe a Jorge Macri para firmar el traspaso

La Nación transfiere el control de 31 líneas que circulan por CABA. Pero no habrá fondos para subsidios. Fin al conflicto entre ambas jurisdicciones.

### Emiliano Russo

erusso@clarin.com

En medio de la tensión por las demoras en la actualización del goteo de la coparticipación federal que recibe la Ciudad, Javier Milei recibirá este martes a las 11 a Jorge Macri para firmar el acta-acuerdo por la transferencia de 31 lineas de colectivos a la órbita porteña.

Se trata de una derivación del conflicto entre ambas jurisdicciones por el recorte en los subsidios al transporte público que ejecutó la Nación desde el l' de septiembre. En este caso, el Gobierno decidió traspasar a la Ciudad la jurisdicción de las citadas líneas de autotransporte que circulan en CABA y no cruzan al Conurbano.

Este lunes por la tarde estuvo en Casa Rosada el secretario de Transporte, **Franco Mogetta**, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Economía, **para preparar** los "papeles" de lo que será la transferencia del servicio desde la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro será, a la postre, el corolario de negociaciones entre ambas administraciones que el último jueves tuvieron un mojón como lo fue el ofrecimiento formal del traspaso. El mismo había sido gestionado directamente entre el mínistro Luis Caputo (Economía) y el propio alcalde porteño. Es en Economía donde se ultimaron detalles del decreto que viene a cambiar el número 656 de 1994, en el que se dispuso que el transporte



Arregio. Las líneas que circulan solo por la Ciudad serán controladas por el Gobierno porteño.

en el ámbito porteño esté bajo la órbita de Nación.

Hace unos 10 días, en plena disputa dialéctica por la quita de subsidios anticipada por el Ejecutivo, en Parque Patricios advertían que el sistema podía colapsar o requería un fuerte aumento de tarifas. Pero el gobierno porteño finalmente aceptó la última propuesta porque, a su entender, la transferencia del servicio de las 31 líneas se realizará en forma integral. Es lo que en teoría quedará rubricado con el acta de este martes.

Es que en Uspallata aseguraban que no podían aceptar una poda en las partidas sin tener la potestad de administrar íntegramente el servicio, tal como sucede con el subte. Hasta el citado convenio, no podían definir el valor del boleto y otras decisiones del área vinculadas a las 31 líneas en disputa. De no mediar un traspaso completo del servicio, sólo Transporte de Nación podía

reducir o eliminar subsidios y, al mismo tiempo, definir la tarifa, habilitar o delinear los recorridos de los micros.

los micros.

En Casa Rosada defendían la quita de subsidios al transporte del AMBA con dos argumentos contundentes: cuidar el equilibrio de las cuentas públicas y terminar con la discriminación que sufrian las provincias. "No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos juris-

dicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad", había declarado, a su turno, el cordobés Moggetta

turno, el cordobés Moggetta. El boleto promedio en el país es de \$ 823, y en el AMBA el mínimo es de \$ 371. Una de las promesas políticas de Milei en acuerdo con el ex candidato y ex gobernador de Córdoba **Juan Schiaretti** fue terminar con estas distorsiones en favor del AMBA y en contra del Interior.

Temerosas por el recorte de subsidios, las empresas del autotransporte sugerian la posibilidad de restringir los recorridos nocturnos. Algo similar ocurría con la provincia de Buenos Aires, el otro distrito que vio afectada la transferencia de subsidios millonarios para su transporte: Axel Kicillof viene de cuestionar duro a Milei por la poda en esos recursos.

Al traspaso de las 31 líneas de colectivos a la órbita porteña se le suma otra enmienda sustancial: desde el domingo la Nación también deió de financiar parte del "boleto integrado" o red SUBE, que otorga descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje dentro de un ciclo de dos horas. El recorte alcanza a los subsistemas de transporte que solamente recorran la Capital o la Provincia, por eso no financiará ese sistema en el subte. que es administrado por la Ciudad. De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la quita de estos descuentos afectará al 13% de todas las transacciones que se realizan en el AMBA.

Con la recepción del Presidente al alcalde porteño, el Gobierno busca mitigar la tensión entre ambas administraciones por el incumplimiento por parte de la Nación en el pago a las arcas porteñas del 2,95% de la Coparticipación Federal; la Ciudad tiene un aval de la Corte Suprema de Justicia, cautelar mediante, para este reclamo e incluso hace un mes había llegado a preacuerdo con el Palacio de Hacienda que en Parque Patricias denuncian nunca se llegó a cumplimentar.

# Caputo se sumó a las críticas por las subas de tasas municipales

El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a las críticas que los supermercadistas y comercios mayoristas le hicieron a los intendentes que aumentaron las tasas municipales y por X apuntó contra los intendentes que tomaron esta decisión: "Su monto es completamente exorbitante e irrazonable".

"Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, **los grandes perdedores** son **los ciudadanos**", indicó el titular de Hacienda en un tuit.

"Para que la gente lo entienda. Las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye", explicó.

Y agregó: "No solamente carecen

(en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Ésto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidorse."

"Lo peor es que cobardemente las municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para fre-

nar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable", cerró. En un comunicado, la Asociación Supermercados Unidos (ASU) criti-

có las subas de las tasas municipales que se aplicaron en diferentes localidades bonaerenses y expresó "preocupación y alarma por el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses".

Por caso, en Lanús, apuntaron, la Tasa de Seguridade Higiene comenzó a tributarse con una percepción del 6% de la facturación, versus el 2,6% de antes: "Es superior a la alícuota de Ingresos Brutos. No es un hecho aislado, por cierto".

"Inciden directamente en los precios y licúan los esfuerzos fiscales del gobierno en la baja de impuestos y aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y la economía diaria de todos los argentinos", sostuvo.

Además de ASU, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) adelantó que "estos aumentos se trasladarán a precios y generarán más inflación".

a precios y generaran mas inflación.

"Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal. Otro es el impuesto al calco, por exhibir en la svidrieras los medios de pago, o la tasa de publicidad y propaganda interior, que consideran elementos publicitarios dentro de los locales. Son algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes", cerró. ■

clarin#ramiro.correia.martins@o

## Sturzenegger, a empresarios: "Podrán fijar el sistema de despidos que quieran"

Anunció que se va a reglamentar la semana próxima. Justificó el veto a la ley de nueva fórmula jubilatoria.

Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó este lunes la "flexibilidad" del nuevo régimen de despidos previsto en la reforma laboral y anunció que el capítulo de la Ley Bases será reglamentado la semana próxima, una de las medidas con las que el gobierno apunta a bajar el costo de las empresas pero que se demoró por las tensiones con el sector empresario y el sindicalismo sobre la letra

"Hay un artículo en ley bases que lleva el título de **Fondo de Cese** que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en



Reformas. Sturzenegger anticipó detalles de la reglamentación.

lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral. Pero en la reglamentación - que espero salga esta semana- a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica", dijo Sturzenegger.

La charla tuvo lugar durante un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea en el Alvear Palace Hotel, en Recoleta, donde el funcionario repasó las últimas medidas del gobierno frente a presidente del instituto de investigaciones de la fundación (Ieral), Osvaldo Giordano, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, y empresarios como Sebastián Bagó (Bagó), Roberto Urquía (AGD) y Marcelo Figueras (Richmond)

"Pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro...el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona", continuó el ministro, aunque advirtió que si una empresa o un trabajador no convalidan el acuerdo, pueden decir "chau chau" al Fondo de Cese inspirado en el regimen de la construcción.

gimen de la construcción. El almuerzo comenzó pasado al mediodía con unas palabras de Bagó y siguió con un análisis de Giordano sobre la "mala organización" del Estado y el déficit fiscal. En ese marco, dijo que el 2024 será el primer año en el siglo con superávit en las cuentas, pero alertó sobre el ajuste en infraestructura y el recorte del gasto previsional, "agarrado con alambres" de un DNU. "Pegarle a Alberto Fernández es fácil, pero nuestros problemas son de larga data", afirmó.

Asuturno, Sturzenegger recordó que su primer trabajo fue en la Fundación Mediterránea y que tuvo el "honor" de compartir mesa con "Domingo"; a quien describió como un "prócer". Luego, levantó el guante y dijo que Milei tuvo la "valentia" de cortar las transferencias a las provincias, reducir el 10% de la planta pública nacional y eliminar la obra pública. "No vuelve más...Milei y el ministro Caputo lograron algo insólito", disparó.

Repasó la desregulación iniciada con el DNU 70 y la Ley Bases, y la comparó con un "scrum" de rugby. "Te patean, te escupen, te quiebran la clavícula, y al final del dia ves que avanzás 5 centímetros", aseguró. Por último, analizó las medidas oficializadas este lunes, entre las cuales destacó que el impuesto PAIS "se pudo bajar por la motosierra", justificó el decreto que restringe el acceso a la información pública y defendió el veto total a la ley previsional. ■



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 23/08 AL 14/09 O HASTA AGOTAR STOCK DE 8.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 3 TÉMPERAS \$3.500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) TÉMPERAS ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743. CABA.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País

### Principales indicadores













### **AUTOMOTRIZ EN PROBLEMAS**

automovilístico europe Volkswagen, anunció el lunes una reestructuración de su actividad sin precedentes en la historia de la empresa y dijo que no descarta cierres de fábricas en Alemania para hacer frente a una "situación extremadamente tensa"

# Bajan los precios de los 0 km por la reducción del impuesto PAIS

Es la primera vez que ocurre en cuatro años. Toyota envió las listas a sus concesionarias caídas de entre 2% y 4%. Ford ya definió bajas de 2% a 3,5%.



n. Es la primera vez que ocurre en cuatro años. Tomaron la iniciativa Toyota y Ford.

### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Un Toyota Yaris Hatchback (5 puertas) XS de transmisión manual co tiza desde este lunes a 20.3 millones de pesos. Hace un mes, ese mismo modelo tenía un precio de lista de \$ 21,2 millones, es decir, 900.000 pesos más.

La oferta de unidades cero kilómetro que vende Toyota Argentina se reparte en 17 modelos, cada uno con distintas versiones, que van desde el auto chico Yaris hasta la SW4 deportiva, que cuesta casi cuatro veces más. El tope de ga-ma es la SW4 GR Sport, que desde este lunes cotiza a **73,9 millones de pesos**. Hasta el viernes, el precio era de \$75,4 millones, una diferencia de \$1,5 millón.

"Se trata de una baja **ligada en for**ma directa a la rebaja del impuesto PAIS", confirmaron fuentes de Toyota, la automotriz que más unidades produce en su fábrica argen-tina y también una de las que más vende, tanto de sus modelos locales como importados.

La rebaja del impuesto, que rige

desde hoy, se aplica para el pago de las importaciones futuras, no de las que va se realizaron. Lo mismo se puede decir de las unidades fabricadas en la Argentina: los repuestos con que esas unidades fueron ensambladas fueron importados pagando un impuesto PAIS de 17,5%, en vez del impuesto de 7,5% que rige desde este lunes

De modo que las listas de precios de vehículos con rebajas apuntan más a una acción comercial asociada a la decisión del Gobierno de bajar este impuesto.

Las rebajas de precios en Toyota fueron las primeras que llegaron a las concesionarias, este lunes. Rondan casi todos los modelos alrededor de 2% por debajo de los precios de agosto en algunos casos llegan a 4%.

En Ford, indicaron concesionarios que están al tanto de lo que les comunican desde el área comercial, para el martes están esperando una lista de precios con rebajas de 2% para las Ranger de fabricación local y de entre 3% y 3,5% menos que en agosto para los modelos im-

En Stellantis, dueña de las marcas Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep, entre otras, las concesionarias están aguardando los nuevos precios para fines de esta semana o comienzos de la siguiente. También estaban aguardando a última hora de este lunes las nuevas listas de precios las concesionarias oficiales de Chevrolet, Volkswagen, Re nault, Nissan y Honda, entre otras

Es la primera vez que los precios de los cero kilómetro de la gama completa de una marca bajan de manera uniforme, en vez de subir, en más de cuatro años. Las últimas rebajas habían sido hace más de cuatro años, a comienzos de 2020, cuando las concesionarias acumulaban seis meses de stock de unidades sin vender. Fue la última vez que en la Argentina hubo una "guerra de ofertas". Desde entonces los precios de los vehículos sólo subieron.

La disparada del dólar blue a fines de abril de aquel año, combinado con la parada de todas las fá-bricas automotrices a causa de la cuarentena dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández, generó en cuestión de pocas semanas que aquel inventario interminable de unidades cero kilómetro sin vender se terminara agotando en cues tión de pocas semanas. Para los compradores que tenían dólares billete en su poder, los autos habían pasado a costar la mitad. Y sin autos nuevos despachados desde las fábricas, en las concesionarias comenzaron a haber faltantes que se tradujeron en los sobreprecios listas de espera que caracterizó al mercado de autos local durante los siguientes cuatro años

Tras la devaluación de diciembre y el sinceramiento de los precios de referencia para los impuestos internos que dispuso la AFIP a comienzos de enero, los precios de los cero kilómetro se dispararon a niveles de más de 100% en algunos casos, sólo entre noviembre y fines de fe-brero. Y a diferencia de lo que había sucedido los cuatro años previos, las ventas se derrumbaron 30%.

Recién en esa instancia, entre abril y mayo, algunas automotrices optaron por no seguir aumentan-do sus precios. Pero se trató de acciones comerciales sobre algunos modelos, no de una rebaja generalizada. La de Toyota y Ford de este comienzo de semana es la primera movida generalizada.

### Caña de azúcar: viene una zafra muy voluminosa

Representantes de los ingenios nucleados en el Centro Azucarero Argentino (CAA) coincidie ron en que este año habrá una muy buena zafra que permitirá "abastecer al mercado interno de azúcar y bioetanol y que las exportaciones del sector quintuplicarán a las de la cose cha pasada".

De paso, respaldaron al pro-yecto de ley de **Biocombusti**bles de la Liga de Provincias Bioenergéticas (Tucumán, Salta, Juiuv, Córdoba, Santa Fe v Entre Ríos), porque consideran que promueve un reposicionamiento estratégico del bioeta nol, que se deriva de la caña de azúcar. Así lo manifestó el presidente del Centro Azucarero. Jorge Feijóo tras el encuentro en Tucumán.

Feijóo señaló que "las heladas ocurridas en el NOA se hicieron sentir en las expectativas de cosecha, especialmente en Tucumán, pero teniendo en cuenta el último informe de la Estación Experimental Obispo Colom bres, se considera que la zafra será muy buena y permitirá cumplir con los planes productivos para abastecer debidamente el mercado interno, el Plan de Bioetanol y las exporta-

El directivo precisó que los ingenios "esperan una cosecha superior a los 25 millones de toneladas, con la perspectiva que los rendimientos puedan resul-tar entre 2,3 y 2,4 millones de toneladas de azúcar en caña".

Los ingenios confirmaron una producción de alcohol del orden de los 600.000 m3, lo que significa un 30% más que el año anterior, y que las exportaciones de azúcar con contratos cerrados superan las 500.000 toneladas, cinco veces la cantidad exportada en la zafra pasada, conformadas por 112.000 to-neladas de la cuota que se exporta a Estados Unidos, 206.000 toneladas con destino a Chile, 100.000 toneladas de crudo al mercado mundial y 88.000 toneladas de azúcar orgánico. ■



### ¿SABÍAS QUE EN LOS KIOSCOS PODÉS CONSEGUIR NUESTRAS COLECCIONES COMPLETAS?



La crisis en Venezuela

# En un mensaje al régimen chavista, EE.UU. incautó un avión de Maduro en Dominicana y lo envió a Florida

Es porque su compra violaba sanciones estadounidenses. Se trata de un jet valuado en US\$ 13 millones. La acción escala la tensión luego del fraude electoral. "Es piratería", replicó Caracas.

#### Paula Lugones

En un fuerte "mensaje" al régimen venezolano, Estados Unidos incautó ayer en República Dominicana un avión que es utilizado regularmente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de determinar que su compra violaba sanciones estadounidenses e infracciones de las leyes de control de exportaciones. Las autoridades federales llevaron luego la aerona-ve al estado de Florida.

La incautación fue una operación conjunta entre los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Comercio, y otras agencias federales estadounidenses. El avión, utilizado por Maduro por motivos personales y profesiona les, es un Dessault Falcon 900EX,

un jet corporativo que está valuado en 13 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Según explicó la cadena CNN. el avión sería el equivalente venezolano al Air Force One, la nave ofi-cial del presidente de Estados Unidos, aunque el aparato confiscado es una nave de mucho menor porte que el Boeing 747 que ahora usa Joe Biden.

La acción del gobierno de Joe Biden sube la tensión con Caracas y eleva la presión sobre el régimen de Maduro, al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales de fin de julio en las que el autócrata venezolano fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, pese a que el candidato opositor. Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos, según observadores internacionales y las

actas disponibles. Biden ha insistido en que Maduro debe recono-cer la derrota y mostrar las actas y ha condenado la represión por parte del régimen venezolano.

"Esto envía un mensaje a la cúpula venezolana", dijo un funcionario estadounidense a CNN, "Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asun-tos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie estpa fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", agregó.

"Los funcionarios estadounidenes trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación", señaló el funcionario. "El siguiente paso, al llegar a Estados Unidos, será buscar la confiscación de la aeronave, lo que significa que

el gobierno venezolano tiene la

oportunidad de solicitarla". Venezuela reaccionó de inmediato, calificó la operación como un acto de "piratería" y sostuvo que "forma parte de una escalada de acciones contra" el gobierno de Maduro, según dijo la cancillería en Caracas. El régimen chavista también dijo que las autoridades domi-nicanas eran "cómplices" de los "actos delincuenciales" de Estados

El avión fue incautado en el aeropuerto de La Isabela, en Santo Domingo, República Dominicana, donde aparentemente se encontraba desde hace unos meses, y luego trasladado al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale.

"El Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportasos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo el Fiscal General Merrick Garland, que señaló que el avión había sido adquirido "ilegalmente" por 13 millones de dólares a través de una "sociedad fantasma 'sacado de contrabando" de EE.UU.

La incautación se dio en el marco de las investigaciones que lleva adelante EE.UU. sobre las prácticas corruptas del gobierno de Vene-zuela. El gobierno de Biden mantiene una orden de captura contra Maduro sobre quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares. Los cargos por los que se busca al autócrata venezolano incluyen "narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas" en una causa abierta en Nueva York en 2021.



rativo. Agentes federales de Estados Unidos requisan el avión incautado ayer al gobierno de Nicolás Maduro en la República Dominicana y llevado luego a Florida. AFF

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EI Mundo 23

Estados Unidos y Venezuela habían acordado el año pasado en Barbados una vía para "restaurar la democracia" en el pais caribeño. El pacto implicaba que el gobierno de Maduro celebraria elecciones justas y transparentes a cambio de que se levantaran algunas sanciones petroleras. Las sanciones se reinstalaron porque el régimen incumplió y la tensión entre ambos países se agravó luego de las pasadas elecciones presidenciales, cuando Maduro se dio por ganador sin mostrar las actas electorales.

sin mostrar las actas electorales. Fulton Armstrong, profesor de Estudios Latinoamericanos de American University, dijo a Clarin que "el gobierno de Biden quiere dar la impresión de que está siendo duro con Maduro. Ha aplicado políticas de 'màxima presión' durante años y ha fracasado estrepitosamente. Se negó a crear condiciones, como reducir las amenazas contra Maduro y sus aliados si aceptaban una victoria de la oposición, que los hubieran inducido al menos a aceptars u derrota cada vez más evidente".

La incautación significa que "Biden no va a utilizar esta crisis para explorar, como han instado México, Brasil y Colombia, un acuerdo negociado. Estados Unidos está provocando a Maduro y a sus aliados para que se empecinen y luchen hasta el final. El objetivo sigue siendo continuar con la máxima presión con la esperanza de que los militares se rebelen, derroquen a Maduro y lo extraditen".

### ANTECEDENTES

### Una crisis que escaló tras el fraude electoral

- \* El presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor con el 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio pasado. \* Pese a esa proclamación, el
- Consejo Electroral Nacional no suministró las actas de votación ni ninguna otra evidencia para respaldar la victoria oficialiista como lo exigen la legislación venezolana, la oposición, la mayoría de los países americanos, Estados Unidos y la Unión Europea. Sólo Rusia, China, Irán y Corea del Norte respaldaron a Maduro.
- \* La oposición, en cambio, publicó en Internet el 80% de las actas que mostraban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, por 4 millones de votos. \* En la región, Cuba y Nicaragua
- \* En la región, Cuba y Nicaragua apoyaron a Maduro mientras que otros tres aliados (México, Brasil y Colombia), tras varias idas y vueltas, reclamaron al régimen que mostrara las actas con los sufragios. Maduro y su circulo enfrenta además sanciones económicas de EE.UU. por delitos de corrupción y narcotráfico.

## La Justicia venezolana ordenó el arresto del candidato opositor

Según la Fiscalía, es porque Edmundo González Urrutia no acudió a tres citaciones para declarar. Lo acusan por "conspiración y desobediencia de leyes".

CARACAS, AFP, EFE Y AP

Horas después de que Estados Unidos anunciara la incauta ción dela vión del presidente Nicolás Maduro, la justicia venezolana emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que una amplia mayoría de países consideran como el triunfador en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La información fue confirmada por la Fiscalia General.

El Ministerio Público divulgó en sus redes una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la "orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia" por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje".

Según la Fiscalía, la orden de arresto es resultado de que González no respondió tres citaciones consecutivas para declarar. Por otro lado, el organismo es aliado del presidente Nicolás Maduro y está controlado por los chavistas.

controlado por los chavistas. Se desconoce el lugar donde se encuentra González Urrutia y el líder opositor no participó en las últimas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno ya había advertido sobre la posibilidad de emitir una orden de arresto el jueves. "Si no se presenta ante esta oficina tributaria en la fecha mencionada", indicó el citatorio, "se considerará que estamos en riesgo de fuga (...) y riesgo de obstrucción (...) por lo que se emitió la orden y se tramitará la detención correspondiente", senala

la notificación.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo que González debe-rá declarar sobre la publicación de actas impresas de las máquinas de votación en un sitio web. El funcionario venezolano, alineado con el gobierno de Maduro, ha abierto inrestigaciones contra González v María Corina Machado desde las elecciones. Uno de ellas es porque la disidencia subió a Internet el 80% de las actas de votación en las que se evidencia que González Urrutia ganó la elección por unos cuatro millones de votos. La fiscalía le achaca al disidente delitos como usurpación de funciones de la autoridad electoral, falsificación de documentos oficiales e incitación a actividades ilegales. Contrariamente a la oposición

Contrariamente a la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE), también tomado por el chavismo, no difundió ninguna documentación que pruebe el triunfo de Maduro que proclama el régimen, tal como exige la ley y una buena parte de la comunidad internacional que sospecha de un fraude.

Por temor a ser arrestado, González no acudió a la citación, tal como lo hizo cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocó a todos los candidatos que participaron en las elecciones a firmar un documento de aceptación de los resultados electorales publicados por el CNE, que dio la victoria a Maduro. Tanto el TSJ como el CNE también están alineados con el gobierno de Maduro.

El presidente Maduro ha amenazado a González y Corina Machado con arrestarlos desde las elecciones, diciendo que los opositores "tienen que estar tras las rejas". La última vez fue cuando utilizó una analogía con los "ganchos" para referirse al candidato opositor durante un acto el último miércoles.

El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que la fiscalía chavista lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos". A su juicio, el fiscal general Saab "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político", ya que -aseveró- "condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".



Disidente. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, de quien se ignora su paradero. AFP

### Fuerte condena del Gobierno de la Argentina

El Gobierno de la Argentina condenó anoche la orden de detención de la justicia chavista en contra del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, a quien la Casa Rosada considera el ganador de los últimos comicios.

"La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas", dijo la cancillería en un comunicado.

"En un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad", consignó.

clarin#ramiro.correia.maitins@gi

24 El Mundo CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# La Corte Suprema de Brasil confirmó el bloqueo a la red X

El tribunal respaldó la orden del juez Alexandre de Moraes por desacatos de Elon Musk. El magnate dijo del magistrado: "Merece cárcel por sus delitos".

BRASILIA, EFE, AFPY AP

La Corte Suprema de Brasil ratificó ayer por unanimidad la decisión de uno de sus jueces de bloquear la red social X en el país, debido a reiterados desacatos de su propietario, Elon Musk, a diversas sentencias de ese tribunal y por la difusion de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instuticones.

Los cinco magistrados de la Sala Primera se pronunciaron de forma virtual a favor de la suspensión de X, que entró en vigor desde el pasado sábado y se mantendrá hasta que la red cumpla "todas" las decisiones de la Corte, que "valen para todas las empresas que operan en Brasil", según indicó la sentencia.

El veto a X llega después de los reiterados desacatos del magnate tecnológico a diversas sentencias de ese tribunal, que había ordenado antes suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.

El primer voto fue del instructor del caso, Alexandre de Moraes, a quien Musk califica de "dictador" e insulta desde hace meses en la propia X, después de que ordenó suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de fake news, propaganda de extrema derecha y ataques a la democracia y sus instituciones.

Después del fallo de ayer, Musk aseguró que de Moraes "merece



En la calle. Un afiche sobre la pelea entre Brasil y el dueño de X, Elon Musk, en un barrio de San Pablo. EFE

cárcel por sus delitos" y, en abierto desafío a la justicia de Brasil, reposteó un tutorial de cómo descargar una aplicación para que los usuarios utilicen una VPN que no les geolocalice en Brasil y puedan así

escapar al bloqueo de X.
Ninguna de las órdenes que el
juez de Moraes había impartido fue
cumplida y Musk llegó a retirar del
país a sus representantes legales,
sobre quienes aseguró que estaban
baio amenaza de ser encarcelados.

La ley brasileña, según reiteró la Corte, exige que las empresas extranjeras que operan en el país tengan un representante legal.

En su voto, respaldado por los otros cuatro miembros de la sala, De Moraes citó los "reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas" impuestas por el tribunal a X y calculadas en US\$ 4 millones. Según el juez, eso tendría la intención de "instituir un am-

biente de total impunidad y una 'tierra sin ley" y facilitar 'la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales', mediante una "masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas de dio y antidemocráticos'

tas, de odio y antidemocráticos".
Dos de los miembros de la primera sala del Supremo ya han sido ministros de Justicia en distintos Gobiernos. Se trata del propio De Moraes, durante la gestión del liberal Michel Temer (2016-2018), y Flávio

Dino, con el actual presidente Lula da Silva. La ultraderecha brasileña le achaca a la decisión judicial un supuesto carácter "ideológico".

A la medida cautelar dictada contra X, se ha sumado otro frente de
conflicto judicial con Starlink, también propiedad de Musk y que se
ha negado a acatar la suspensión
de la red social. Las cuentas de Starlink, que ofrece servicios de internet por satélite y tiene unas 215.000
líneas activas en Brasil, han sido
bloqueadas por De Moraes a fin de
garantizar el pago de las multas impuestas a X, que tiene unos 20 millones de usuarios en el país. Aun
asi, la empresa de Internet anunció el domingo que no cumplirá la
decisión contra X hasta no sea levantado el bloque de sus cuentas.

Las sanciones contra las empresas del magnate fueron adoptadas en medio de la campaña para las elecciones municipales de octubre, lo que ha agitado la polarización entre la extrema derecha, que lide ra el expresidente Jair Bolsonaro, que tiene vínculos con Musk, v el oficialismo de Lula. Bolsonaro ha condenado lo que tilda de "perse cución ideológica" contra lo servadores", en tanto que Lula de claró que toda empresa extranjera en Brasil debe "respetar" la justicia del país. La decisión adoptada ayer por la Corte se enmarca en la intención judicial de impedir que la campaña para las municipales sea inundada de noticias falsas, como ocurrió en la elección de 2018, en la que Lula derrotó a Bolsonaro

El panel que votó ayer estaba compuesto por cinco de los Il jueces de la Corte, incluidos dos que no coinciden con De Moraes. En estos casos, es habítual que un juez remita su decisión a un panel de cinco colegas, explicó Conrado Hübner, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sao Paulo. La decisión de De Moraes buscó obtener "un apoyo colectivo, más institucional, que intenta despersonalizar la decisión", según comentó. El

### Milei apoyó a Musk en su pelea con la Justicia brasileña

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

A través de una serie de mensajes en la red X, el presidente Javier Milei apoyó de manera incondicional al magnate Elon Musk en su pelea con el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexander Moraes, quien ordenó bloquear su red X desde Brasil, a la que acusa de transmitir "mentiras" y "mensajes de odio".

Musk llama "dictador" al juez y ha dicho que "Lula es su perro faldero" porque está de acuerdo con el fallo de Moraes por el que X (exTwitter) dejó de estar disponible en Brasil a través de su sitio web y su aplicación móvil desde la madrugada del sábado.

El fallo se relaciona, además, con otras investigaciones que recaen sobre el uso de redes por parte de la familia Bolsonaro, amigos de Milei, en un contexto mucho más amplio complejo porque el libertario y Lula se repelen. Asimismo, un grupo de bolsonaristas acusados por el intento de golpe contra el presidente de Brasil del 8 de enero de

2023 buscó refugio en la Argentina del libertario.

"Viva la democracia! Viva o Brasil Livre" escribió Musk y Milei se lo retuiteó en uno de sus numerosos post y retuits de este lunes luego de que el dueño de X, Tesla y Space, entre otras empresas que son sostén ahora de la campaña de Donald Trump, emitiera un tuit no fue el primero- apoyando al libertario. "President @JMilei is doing an incredible job restoring Argentina to greatness!", (El Presidente @Jmilei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a la grandeza"), escribió Musk pasado el mediodía.

En un ida y vuelta de tuits, Milei le dijo "thank you very much for your words...!!!" "y Musk volvió a la carga con un "You are most welcome. The example you are setting with Argentina will be a helpful model for the rest of the world" ("¡De nada! El ejemplo que están dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo).

Después, el libertario se dedicó la tarde a retuitear los elogios hacia su figura y su presidencia. Ni el tuit de Musk ni el de Milei pueden leerse aislados, pero para la Argentina puede tener un costo mayor porque el libertario se metió en una densa pelea poniéndose del lado del empresario en lugar de recurrir al silencio como hicieron todos los líderes del planeta.

Musk hace uso de los elogios a Milei -a quien ya recibió dos veces sin todavía enviar inversiones directas- en el medio de su pelea con Moraes y Lula. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, lo que pesó a la hora de bajar las recurrentes tensiones de Lula y Milei. Recientemente, por pedido argentino, Lula dispuso que su cancillería se hiciera cargo de los intereses de Argentina ante Venezue-la luego de que el dictador Nicolás Maduro expulsara a los diplomáticos de la gestión Milei. En ese contexto, Brasil tiene a resguardo a seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. Estos fueron asilados por Milei en la residencia argentina y que quedaron en cierto limbo diplomático tras la salida de Argentina del país. ■

# Netanyahu reafirma su plan contra Hamas pese a un paro nacional

La huelga, convocada por gremios y empresarios, exigió acelerar un acuerdo para traer a todos los rehenes. Pero la Justicia ordenó su cese. "Hamas pagará", dijo el premier.

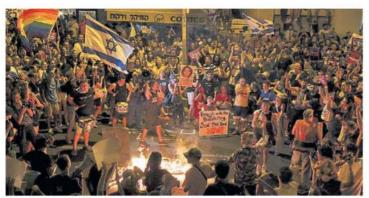

Protestas. Miles de israelles salieron a las calles desde el domingo en reclamo de un acuerdo con Hamas. AP

JERUSALEN, AFP, EFE V AS

Aunque la presión va en aumento para que el gobierno de Benjamin Netanyahu alcance un acuerdo de liberación de los rehenes en manos de Hamas en Gaza, el primer ministro israeli reafirmó ayer su estrategia sobre la guerra con el grupo terrorista y logró un firme respaldo de la justicia que ordenó terminar una huelga nacional iniciada a primera hora del día en fa-

vor de un cese al fuego inmediato. La confederación sindical Histadrut, con apoyo del Foro Empresarial de Israel y el Foro de Familiares de los Rehenes, convocó la movilización después de que el ejército israeli anunciase, el domingo, haber encontrado los cuerpos de seis cautivos asesinados en el territorio palestino, tras casi once meses de conflicto. El Instituto Forense precisó además que habían sido ejecutados con un disparo a quemarropa apenas horas antes de su hallazgo en un túnel de Gaza, lo que enfureció a amplias franjas de la población, que acusan a Netanyahu de demorar un acuerdo con Hamas para evitar la caída de su gobierno. Los sectores ultraderechistas del gabinete han amenazado con hacerlo renunciar si negocia con el grupo palestino.

Ayer, tras varias horas de iniciarse el paro nacional, un pedido del ministro ultraderechista de Finanzas, Bezalel Smotrich, a un tribunal de trabajo logró que la justicia ordenara cesar la huelga a las 14.30 locales, es decir tres horas y media antes de la última hora notificada por el sindicato.

El seguimiento de la huelga no fue igual en todas partes: mientras que en Tel Aviv y Haifa las autoridades indicaron que las escuelas y centros de secundaria permanecerian cerrados hasta el mediodía, Jerusalén y Ascalón no adhirieron a la movilización. Los transportes públicos, gestionados por empresas privadas, se vieron parcialmente afectados por la huelga.

Un empleado de la seguridad social israeli, que habló bajo anonimato, calificó la huelga como "escándalo" cuando el país está en guerra. "Histadrut se comporta como un órgano político y no como un sindicato de trabajadores", afirmó, cuando los grupos de familiares de rehenes llamaron a la población a continuar con las protestas.

Luego de la huelga, Netanyahu pidió "perdón" a los familiares de los rehenes hallados muertos en Gaza y enterrados en Israel dominnes. "Les pido perdón por no haberlos traído vivos. Estuvimos cerca, pero no lo conseguimos", declaró en una inhabitual rueda de prensa. Hamas, que gobierna Gaza, "pagará un precio muy alto", añadió. "Esos asesinos ejecutaron a seis de nuestros rehenes de un balazo en la nuca", continuó Netanyahu. "Hamas debe hacer con-cesiones" en las negociaciones, insistió, en referencia a la exigencia de Israel de mantener tropas en el corredor Filadelfia, a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza.

Abu Obeida, portavoz de las brigadas Ezzedine Al Qassam, el brazo armado de Hamas, advirtió que los rehenes israelies que siguen retenidos en Gaza regresarán "en ataúdes" si Israel mantiene su presión militar. Ya se dieron "nuevas instrucciones" a los guardias de los reuceiones si los soldados israelies se acercan a ellos, añadió en un comu-

nicado.

El grupo fundamentalista, considerado como organización "terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, difundió ayer un video en el que se ve a uno de los seis rehenes fallecidos cuando estaba vivo.

Desde hace meses, Catar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en el conflicto, intentan convencer a Hamás e Israel de cerrar un acuerdo de alto el fuego que incluya la liberación de rehenes y de prisioneros palestinos detenidos por Israel.

EE.UU, el principal aliado de Israel, acentuó ayer la presión contra Netanyahu. Ante la pregunta de un periodista sobre si el premier estaba haciendo lo suficiente para conseguir un acuerdo de liberación de rehenes, el presidente Joe Biden respondió: "No" (Ver "Biden...")

Uno de los principales puntos de desacuerdos entre Hamas e Israel es el mantenimiento de tropas israelies en el corredor Filadelfia en la frontera entre Egipto y Gaza. Hamas, sin embargo, reclama que todas las fuerzas israelies salgan del territorio palestino.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre cuando un ataque terrorista del grupo Hamas en Israel mató a 1.200 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Además los milicianos secuestraron a 251 personas. 97 continúan retenidas en Gaza y 33 de ellas murieron, según el ejército israeli. En respuesta al ataque, Israel prometió destruir Hamas y lanzó una vasta represalia que ya ha dejado 40.786 muertos en el territorio palestino, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

Por otro lado, Israel continúa con su operación militar en Cisjordania, un territorio palestino separado de Gaza ocupado por Israel desde 1967. El raid empezó el miércoles y, hasta ahora, se ha cobrado la vida de al menos 26 palestinos, combatientes en su mayor parte. Para el ejército israelí, todos eran "terroristas". ■

### Biden presiona al premier israelí para negociar por los rehenes

WASHINGTON, AFP, EFE Y AP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó ayer un fuerte reproche al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al considerar que no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder del grupo terrorista Hamas.

Ante la pregunta de un periodista en la Casa Blanca, adonde Biden sostuvo una reunión con negociadores estadounidenses, sobre si el dirigente israelí se empeñaba para conseguir el acuerdo, Biden resondió: "No

La reunión de Biden con los negociadores sobre el pacto con los palestinos para liberar a los secuestrados se produjo tras el hallazgo el sábado en Gaza de seis rehenes muertos, entre ellos un ciudadano con nacionalidad estadounidense.

"El presidente Biden está devastado y ofendido por este crimen, y reafirmó la importancia de que los dirigentes de Hamás sean responsabilizados por ello", señaló un comunicado de la Casa Blanca al terminar el encuentro.

Biden y la vicepresidenta Kama-



Premier. Benjamin Netanyahu.

la Harris fueron informados por los negociadores sobre cómo avanza la propuesta presentada por Estados Unidos, Qatar y Egipto, añadió el comunicado.

Harris, quien en las elecciones nacionales de noviembre buscará suceder a Biden en la presidencia, declaró que el asesinato de los seis rehenes fue "un acto bárbaro y brutal de Hamas".

"Los dirigentes de Hamás pagarán por esos crímenes. Hace tiempo que se requiere de un cese el fuego y un acuerdo para liberar a los rehenes. Tenemos que hacer que los rehenes vuelvan a casa y poner fin al sufrimiento en Gaza", escribió la vicepresidenta en un mensaje en X.

En la reunión participaron el secretario de Estado, Antony Blinken, el director de la CIA, William Burns, y el asesor Seguridad Nacional, Jake Sullivan, junto a otros funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos, junto con Egipto y Catar, lleva meses presionando para que se produzca un intercambio de rehenes y prisioneros y un alto el fuego en la guerra en Gaza.

Ayer, trascendió que la Casa Blanca presentará durante los próximos días un último plan de alto al fuego a Israel y Hamas, un acuerdo de "tómalo o déjalo" que, si no es aceptado por las dos partes, podría suponer el abandono de las negociaciones por parte de Washington.

Así lo aseguraron varios medios, entre ellos el diario The Washington Post. Sí las dos partes no lo aceptan, aseguró esa fuente al medio, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos.

amiro correia

26 El Mundo CLARIN — MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Macron recibe a ex presidentes para hallar un primer ministro

Los ex mandatarios Hollande y Sarkozy fueron a ver al jefe de Estado, quien no logra formar gobierno. La izquierda reclama para sí el cargo de premier.

María Laura Avignolo mlavignolo@clarin.com

Francia lleva dos meses sin gobierno, después de la dramática e inesperada disolución de la Asamblea Nacional por decisión del presidente Emmanuel Macron. Un ballet con aroma a cumbre política fundamental se inició este lunes en el palacio del Eliseo para conseguir una "fumata blanca inminente" y terminar con esta anomalía, que es un derecho soberano del jefe de Estado.

La "rentrée", como llaman os franceses a su regreso de las vacaciones, comenzó con nueva energía. El ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve fue citado ayer por Macron y dijo estar dispuesto a" servir al país".

Es el nombre que circula para reemplazar a Gabriel Attal, que renunció la noche de la elección abiertamente enfrentado a Macron por no consultarlo. Así el joven Attal se convirtió en el favorito candidato para premier de los franceses, pero ha sido elegido diputado y se irá cuando se designe a un nuevo premier.

Macron y Cazeneuve hablaron durante más de una hora y se despidieron con un abrazo, delante de los periodistas en el patio del Eliseo. Inmediatamente después de Cazeneuve llegó el ex presidente socialista y ahora diputado Francois Hollande, a quien Macron traicionó cuando era su secretario ge-



Saludos. El presidente Macron ante sus predecesores, Nicolás Sarkozy y François Hollande, AFP

neral y ministro de Economía y comenzó a formar su propia candidatura presidencial.

Después vino el ex ministro de trabajo de Chirac y Nicolás Sarkozy, Xavier Bertrand, un gaullista y presidente de la región de Pas de Calais, que podría formar parte de una suerte de gobierno de coalición, que busca ser diferente a la cohabitación que conoce hasta

ahora Francia. Para respaldarlo fue convocado al Palacio del Eliseo Nicolás Sarkozy, el ex jefe de Estado. Cuatro figuras fundamentales para poner fin a la incertidumbre y a la actual crisis política en Francia.

Pero la presencia de Xavier Bertrand en el gobierno tampoco es fácil. Este defensor de una derecha gaullista y social no cuenta con el apoyo de los líderes Republicanos. con Laurent Wauquiez a la cabeza. Ellos quieren presentarse como opositores a las elecciones presidenciales de 2027 y rechazar cualquier coalición o participación en el futuro gobierno.

El presidente pasó el caluroso fin de semana en La Lanterne, su casa presidencial en Versalles, pensando su salida a la crisis. Emmanuel Macron se niega a nominar a un candidato del Nuevo Frente Popular, el grupo de izquierda de melenchonistas, socialistas, comunistas y ecologistas, que obtuvo el mayor número de bancas pero no consiguió la mayoría para la Asamblea Nacional en Francia.

La Constitución francesa le otorga al presidente la decisión soberana de elegir su primer ministro pero la tradición indica que debe ser entre los que ganaron. Macron se niega a seguir el curso de la historia: como Maquiavelo, divide para reinar cuando su propio partido lo ha abandonado y él no puede presentarse a un nuevo mandato presidencial. Si no resuelve la crisis, podría precipitarse y terminar con su renuncia y elecciones presidenciales anticipadas, con la posibilidad de que el ex Frente Nacional Lepenista a vance a un más.

Si es Cazeneuve el primer ministro, podría ganarse el apoyo del bloque central en la Asamblea. Y al mismo tiempo, escapar de la censura de la derecha y la extrema derecha. Y su llegada al palacio de Matignon podría dividir a los socialistas.

El Nuevo Frente Popular acusa a Macron de buscar dividirlo con la nominación de Bernard Cazeneuve, que era socialista. Pero en estas horas se considera independiente y no consultó su encuentro con el jefe de Estado con su ex partido.

### Francia lleva ya dos meses sin primer ministro.

Jean Luc Mélenchon, a quien Macron quiere eliminar del escenario de premier y fundador del Frente, dijo que "la nominación de Bernard Cazeneuve producirá daños en los rangos parlamentarios del partido socialista y mecánicamente debilitará nuestra coalición", explicó. La candidata del Frente, Lucie Castets fue rechazada por Macron e ignorada. ■

### El Papa inició su gira por Asia, vital para el futuro de la Iglesia

VATICANO, CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

El Papa Francisco inició ayer a la tarde su viaje más largo y fatigoso cuando le falta poco para cumplir, en diciembre, 88 años de edad. El Papa está bien de salud y fuerte de ánimo. Hace prácticamente un año que no viaja debido a sus problemas bronquiales que lo obligaron a cancelar tres visitas fuera de Italia. Esta vez la gira le hará recorrer casi 33 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi de la casi 34 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi 35 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi 35 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi 35 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi 35 mil kilómetros en dos continentes (Asia y Oceanía) para visitante de la casi a ca

tar cuatro países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Este y Singapur. El periplo dura diez días y estará de regreso el viernes 13.

Francisco cree que la gigantesca Asia es vital para el futuro de la Iglesia e insiste en la necesidad de "ir a los márgenes", a la periferia del catolicismo. En 1910 los católicos sumaban el 5% y cien años después habían crecido al 12% de la gigantesca población asiática.

La figura del Papa monarca absoluto sintetiza el carácter de la Iglesia y justifica plenamente la necesidad para Francisco de predicar también con su presencia. El bastón y la silla de ruedas lo ayudan a
caminar superando las dificultades de su rodilla derecha, y el público y la feligresía han absorbido
ya la novedad. Para el viaje se han
tomado las precauciones del caso
y establecido una especie de retaguardia en la vecina Australia, si
hace falta alguna intervención de
alto nivel. Como siempre acompañan en el viaje al Papa un médico,
su enfermero de confianza Massimiliano Strappetti, y un ayudante
personal, Daniele Cherubini.

Otra precaución es garantizar al

Papa un día de reposo tras el largo viaje desde Roma a Indonesia. Su actividad en Yakarta se iniciará el miércoles 4. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo. Francisco insistirá en sus intervenciones en la necesidad del y diálogo interreligioso y visitará el jueves 5 la gran mezquita "Istigial" donde intervendrá en un encuentro con lideres musulmanes.

Antes visitará al presidente indonesio y pronunciará el primero de sus 16 discursos previstos en la gira. El jueves por la tarde se encontrará con las autoridades y fieles católicos en la catedral de Yakarta.

El viernes 6 viajará a Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea. Será la primera vez que el Papa Bergoglio llegue a un país ubicado en Oceanía. El Papa probablemente aprovechará la visita para renovar su llamado a defender el medio ambiente en un país muy afectado por la deforestación y las catástrofes naturales. El Papa irá el domingo 8 un encuentro con los fieles en la remota localidad de Vanino y más tarde verá a un grupo de misioneros, entre ellos algunos argentinos para regresar por la noche a la capital. La tercera escala del viaje pontificio será en Timor Oriental, un país muy pobre de solo 1,3 millones de habitantes en el que el Papa podrá dirigirse en español pues son el único país que habla el castellano en Asia.

Luego irá a Singapur, a donde arribará en la tarde del miércoles II. El jueves tendrá lugar la ceremonia de bienvenida con una visita de cortesía al presidente y el viernes será última jornada del viaje papal a Asia y Oceanía.

clarin #ramilio.correla.martins@g



Daños. Los bomberos intentan apagar un incendio en una estación eléctrica en Dnipropetrosvk. AP

## Rusia ataca a Kiev con misiles en el primer día del año escolar

Algunas clases fueron canceladas y hubo escenas de pánico. Ayer terminaron las vacaciones de verano.

### I. Novikov y V. Stepanenko

Rusia lanzó ayer una andanada de misiles de crucero, drones y misiles balisticos contra Kiev durante las primeras horas de la mañana, mientras los niños se alistaban para volver a las escuelas en distintos puntos del país después de las vacaciones de verano. Algunas clases fueron canceladas debido a los dañas autorativas de las después de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de

ños causados por los ataques.
Series de explosiones sacudieron la capital ucraniana en las primeras horas del día. Los restos de
los misiles y drones interceptados
cayeron en todos los distritos de
Kiev, causando lesiones a tres personas y daños en dos guarderías,
indicó el Ministerio del Interior de
Ucrania. Las autoridades de la ciudad reportaron varios incendios

Después de más de 900 días de guerra, ninguna de las partes ha dado indicios de reducir la intensidad de los combates o de acercarse a la mesa de negociaciones. Los dos bandos buscan ambiciosas ofensivas terrestres. Ucrania se ha adentrado en la región rusa de Kursk, mientras que el ejército ruso avanza en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que es parte de la región industrial del Donbás.

El presidente ruso Vladímir Putin dijo ayer que la ofensiva de Ucrania en Kursk no evitará que las fuerzas rusas avancen en el este de Ucrania. Kiev no ha alcanzado su objetivo de desviar a las tropas rusas de los combates en la zona, puntualizó. "El objetivo principal que el enemigo se ha trazado -el de detener a nuestra ofensiva en el Donbás- no lo han conseguido", afirmó Putin a algunos estudiantes durante un viaje a Siberia.

Sin embargo, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó el mes pasado que el objetivo de la incursión en Kursk es crear una "zona de seguridad" que pueda evitar nuevos ataques de Moscú al otro lado de la frontera.

Rusia lanzó ayer 35 misiles de varios tipos y 26 drones Shahed de origen iraní contra Ucrania durante la noche del domingo al lunes,

### "Las escuelas funcionan y eso prueba nuestra resistencia", diio Zelenski.

informó la Fuerza Aérea. Nueve misiles balísticos, 13 misiles de crucero y 20 drones fueron derribados, agregó. Los residentes de la capital se apresuraron a refugiarse en los refugios antiaéreos de la ciudad.

Oksana Argunova, una estudiante de 18 años de una escuela secundaria de Kiev, dijo que todavía estaba temblando después del susto nocturno. "Me desperté y mi vecino gritaba: 'Bajemos (al refugio), hay fuertes explosiones'. Todos corrimos", dijo Argunova a The Associated Press.

El lunes fue el primer día de regreso a la escuela después de las vacaciones de verano. En Ucrania, el día incluye ceremonias y rituales. Los estudiantes de todas las edades y, a menudo, los maestros o los padres visten trajes tradicionales. Las celebraciones incluyen conciertos y bailes.

Pequeños grupos de niños y padres se reunieron fuera de una escuela dañada en Kiev al tiempo que los bomberos apagaban las llamas y retiraban los escombros. Una madre de 39 años se presentó en la escuela con su hija de 7 años, Sophia, sin saber que había sido impactada. Era el primer día de Sophia en lo que para ella era una nueva escuela, dijo su madre, después de una noche aterradora.

"Por supuesto, la niña estaba asustada. Nos escondimos en el baño, donde era relativamente seguro", dijo la madre, que sólo proporcionó su primer nombre, Olena. "Hoy es uno de los días más importantes del año para millones de nuestros niños, familias y profesores ucranianos", subrayó Zelenski en su canal de Telegram.

"Todas las instituciones de educación superior que están funcionando hoy son una prueba de la resistencia de nuestro pueblo y la fuerza de Ucrania", aseguró.

### El gobierno alemán pide evitar alianzas parlamentarias con la extrema derecha

Lo dijo el canciller Scholz luego de que los ultras ganaran en dos regiones, algo inédito desde la era nazi.

BERLIN, AFPY AP

El triunfo de la extrema derecha en dos elecciones regionales en el este de Alemania el domingo provocó un terremoto político en el país y debilita aún más la coalición de centroizquierda de Olaf Scholz, cuando falta un año para las legislativas. El jefe de gobierno pidió ayer a "todos los partidos democráticos" que formen un "cordón sanitario" con gobiernos sin los ultras en Turingia y Sajonia, donde Alternativa para Alemania (AFD) obtuvo resultados récord

"AfD está perjudicando a Alemania. Debilita la economía, divide a la sociedad y arruina la reputación de nuestro país", dijo el líder socialdemócrata, en un mensaje en Facebook, aludiendo a las proclamas pronazis de esa agrupación.

El domingo el partido de extrema derecha se convirtió en la primera fuerza política en Turingia y quedó por detrás de los conservadores en Sajonia, dos regiones de la antigua RDA, por primera vez desde el nazismo.

vez desde el nazismo.

En Turingia el partido, liderado en la región por Björn Höcke, una de las figuras más radicales de la formación, obtuvo el 32,8% de los votos, aunque es probable que no logre formar gobierno. "Xa no hay política sin AfD", dijo Tino Chrupalla, copresidente de esta formación antimigración, conocido por su posiciones favora-

bles a Rusia

Todos los demás partidos ya se han negado a aliarse con él, pero "este cortafuegos antidemocrático no se puede mantener a largo plazo", dijo Alice Weidel, copresidenta de AfD el lunes en el canal ARD.

AfD tiene ahora una minoría de bloqueo en el parlamento regional de Turingia, lo que le permitiría entre otros evitar el nombramiento de jueces. En 1932 esta región fue la primera en llevar a los nazis al poder.

Los resultados del domingo son "un terremoto político en el este", según el diario **Tagesspiegel**, mientras que el **Süddeutsche Zeitung** habla de un "resultado alarmante para los demócratas".

En Sajonia, la AfD avanzó tres puntos (30,6%), justo por detrás de los conservadores de la CDU (31,9%), que también descartan cualquier alianza con la extrema derecha pero intentarán formar una mayoría en el parlamento regional de Dresde.

Los resultados en estas regiones, donde la ext-rema derecha se ha arraigado en los últimos diezaños, constituyen un nuevo revés para los tres partidos de la coalición gobernante en Alemania (socialdemócratas, verdes y liberales), antes de las elecciones legislativas de septiembre de 2025. En las europeas de junio, ya fueron duramente golpeados por la oposición conservadora y la extrema derecha.



Golpeado. Scholz, cuya alianza sufrió otro revés electoral. REUTERS

## **Opinión**

### El lado oscuro de los TLC con China

TRIBUNA

Sascha Hannig y Juan Pablo Cardenal

Analistas internacionales, investigadores de Análisis Sínico, CADAL

uando, a principios de este siglo, China desembarcó en América Latina de la mano de su estrategia de «Salir Afuera», cuyo
objetivo era promover la internacionalización de sus empresas estatales
para garantizar su abastecimiento de recursos naturales, no había referencias. El coloso económico aterrizaba en la región con
una llamativa carta de presentación: una
transición exitosa desde el maoismo, un
mercado potencial de 1.400 millones de
consumidores y un formidable músculo financiero para invertir y construir infraestructuras.

En consecuencia, seducidos por la mitología del «milagro chino» y por las oportunidades que se vaticinaban, varios gobiernos latinoamericanos se echaron en brazos del gigante. Más de dos décadas después, no se puede negar el impacto positivo de China en la región en cuanto a financiación, construcción de infraestructuras o creación de empleo. Sin embargo, tenemos ya suficiente visión de campo como para afirmar que la presencia china ha sido problemática por su impacto socioambiental o laboral, la falta de transparencia o las dependencias generadas

Uno de los ámbitos en los que la realidad queda enterrada detrás de las grandes cifras es el del comercio. China es el primer o segundo socio comercial de buena parte de los países regionales. Sin embargo, recientes informes publicados por CADAL sobre los efectos de los tratados de libre comercio (TLC) entre China y Costa Rica, Chile y Perú arrojan conclusiones incontestables. La principal, que en los tres casos el ganador de la relación es China. Ésta alcanzó sus objetivos mientras sus socios latinoamericanos vieron sus expectativas total o parcialmente frustradas.

El TLC con Costa Rica tuvo para Pekin importancia política. Dio continuidad a la ruptura del país centroamericano con Taiwán cinco años antes y fue la primera ficha del efecto dominó que aisló diplomáticamente a Taiwán en la subregión. Desde 2017, cinco países centroamericanos aliados de la isla rebelde establecieron relaciones diplomáticas con Pekín. Y pasó lo previsto: a principios de 2024 entró en vigor el TLC con Nicaragua, mientras otros tres-Honduras, Panamá y El Salvador- están negociándolos.

La mejor forma de mitigar la fiebre de estos países por cerrar a toda costa un TLC con Pekín es comprobar que las expectativas comerciales costarricenses no se vieron correspondidas. Una década después de su entraa en vigor, las exportaciones a China siguen muy por detrás de las ventas a Estados Unidos, la Unión Europea y otros países vecinos, como Guatemala. Al contrario, los productos chinos han inundado el mercado costarricense, con un incremento de las importaciones del 431% que ha provocado un déficit comercial preocupante para Costa Rica. Ade-

### China es el primer o segundo socio comercial de buena parte de Latinoamérica.

más, el TLC ni siquiera ha servido para impulsar la inversión china, que se mantiene en niveles insignificantes.

En Perú el TLC ha institucionalizado un marco jurídico estable para el comercio y la inversión. Pero detrás del fabuloso aumento de las exportaciones peruanas, las cuales pasaron de 5.580 millones de dólares en 2010 a 20.670 millones en 2022, se esconde un escenario más revelador. El cobre, el hierro y otros minerales, que suponen el 86% de las exportaciones, ya tenían arancel cero antes del TLC, por tanto, no parece que se pueda atribuir el aumento al tratado sino, acaso, a la voluntad de China de atender la necesidad estratégica que le llevó a América Latina y que es garantizarse su suministro de recursos naturales.

Ya que el comercio vinculado a los recursos aporta poco valor, más decepcionante es que Perú no haya logrado diversificar su canasta exportadora con China. En los 13 años de vigencia del TLC, la venta de bienes de los llamados sectores no tradicionales, que como el agrícola o el textil aportan valor añadido a la economía, no sólo no alcanza el 4% del total exportado al país asiático sino que además ha disminuido en términos porcentuales. Justo lo contrario que las exportaciones peruanas de productos de valor añadido a EEUU y la UE, que suponen el 50% y el 56% respectivamente.

Algo similar pasa con Chile. China es el destino del 41% de sus ventas exteriores totales y, de ellas, el 79% son de cobre y litio. Ello significa que la relación con China ha consolidado en Chile - como en Perú - un patrón primario-exportador que ha supuesto, además, una renuncia a la industrialización. Las cifras hablan por si solas y demuestran que Chile ha preferido concentrar que diversificar. En 2022 exportó cobre, litio y hierro por valor de 32.267 millones de dólares; y cerezas, salmón, ciruelas y carne por 2.328 millones.

Aunque a nadie escapa que las barreras fitosanitarias han sido un factor clave que perjudica el acceso al mercado chino de muchos productos agricolas latinoamericanos, en Chile hay poco debate acerca de las consecuencias que esta creciente doble dependencia - de China y del monocultivo del cobre-podría tener para el país en una coyuntura de crisis económica o geopolítica. A ese riesgo hay que sumar las represalias comerciales con las que Pekín suele castigar a los países con los que tiene un desencuentro político, como bien saben Noruega, Japón, Lituania o Australia, entre otros.

Un comercio basado en los recursos naturales, los obstáculos para diversificar la canasta exportadora con China, las fuertes dependencias que se generan y la ausencia de 
valor añadido para las economías latinoamericanas en su relación con Pekin pomen en cuestión que China y sus socios se 
beneficien por igual de su relación comercial. Este contexto no ha impedido a Ecuador ser el último país regional en tener vigente un TLC con China, luego de una negociación exprés que duró 10 meses. La retórica win-win (ganar-ganar) prevaleció sobre las evidencias del lado oscuro. 

¶

EL NIÑO RODRÍGUEZ







### **MIRADAS**

Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

### Las universidades y "una serie" con final abierto

A fuego lento, y por debajo del radar, Argentina viene cocinando un nuevo conflicto, que podrá estallar en los próximos meses. Sería algo así como la "segunda temporada" del conflicto universitario, una "serie" que arranchó a principios de año y que tuvo su capítulo final -con toda la épica- el 23 de abril, con casi un millón de argentinos en las calles en defensa de la universidad pública.

Para el que se perdió en los detalles, aquella "primera temporadas de la serie" terminó con el compromiso del Gobierno nacional de pagar los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Algo que hizo y desactivó, de ese modo, la disputa.

Pero junto con el pago de los gastos de funcionamiento, el Gobierno-que ya había prorrogado, sin actualizar, el presupuesto de 2023 a 2024-también se había comprometido a avanzar en la recomposición de los salarios docentes y no docentes, que ya vienen perdiendo entre 30 y 50% de poder adquisitivo. Y esto no lo hizo.

La segunda temporada del conflic to universitario arranca, entonces con las sucesivas postergaciones de la paritaria del sector: algunos es fuerzos de la Secretaría de Educa ción para habilitar aumentos: el "no" rotundo del Ministerio de Econo mía: la explicación del Gobierno de que los salarios se recuperarán cuando-sin inflación-se recupere la economía y, finalmente, la elabora ción y aprobación en Diputados de una ley que obliga -entre otras cosas a pagar la actualización salarial, según lo informado por el Indec desde diciembre del año pasado.

El capítulo de quiebre de esta segunda temporada podría suceder esta semana, cuando el Senado, muy probablemente, convierta en ley el proyecto y el Gobierno-si actúa como con las jubilaciones- lo vete.

Agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores ya anunciaron que -ante esa situación- no les va a quedar otra que

convocar a una nueva marcha. La última escena del último capitulo terminó el viernes con el discurso del presidente del CIN, Victor Moriñigo, cuando dijo: "Teníamos temor de que afrontáramos cierres, arancelamientos, vouchers, pero eso no pasó. Lo que comenzó fue un desmantelamiento de las universidades en cuotas. No talaron el árbol, sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco". Todo esto podría ser divertido, si no fuera que-junto a otros asuntos sobre las universidades-pone en juego el futuro de un sector estratégico para el desarrollo del país y su gente.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Opinión 25

## Villarruel, la Justicia y el revisionismo de los '70

DEBATE

Vicente Palermo

Politólogo (Club Político Argentino)

ictoria Villarruel tiene una gran oportunidad de hacerle un servicio a la patria. Ojalá haga ese servicio. No soy su amigo, pero igual le doy un consejo, porque la patria nos compete a todos los que la queremos. Vicepresidenta, no se deje llevar por el espiritu de revancha.

Sí, el espíritu de revancha se puede comprender, y a veces es confundido con la justicia. Como me dijo un querido colega, el reclamo de Victoria es la respuesta lógica a veinte años de imperio de la versión Bonafini de la historia. Razón no le falta. Pero la respuesta lógica ¿estriba en las palabras o en los efectos que podrian derivarse de ellas?

Es una pregunta necesaria. Porque en estas tierras la versión Bonafini imperó, no tanto porque un espíritu revanchista animaba a Hebe, sino porque el poder político la convocó, la cobijó, la exaltó y la empleó como punta de lanza para desenvolver un vasto relato histórico.

Lamentablemente. Y lo que fue entonces la reunión de dos mundos extraños, ajenos (el anhelo de las Madres y las ambiciones del poder), presenta ahora el peligro de renacer conjugado, puño y empuñadura de una sola espada justiciera.

Por eso quizás sea demasiado tentador: la promesa de un liderazgo fácil. Por eso, aunque no podamos asombrarnos de que Victoria hable saí, sí deberíamos disuadiría de que actúe saí. Sí desea el bien de la patria que se aparte del revanchismo, con o sin sobreactuación.

Porque hay una pizca de sobreactuación en Victoria Villarruel. Sus palabras nacen acompañadas con el redoble de tambores de la santa indignación. Argentina – nos dice – merece no ser un nido de impunidad y para eso "hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia". Contra la impunidad, verdad y justicia, ¿quién podría negarlo? Pero, ¿no nos son familiares esas palabras?

En las guerras de religión a veces los enemigos se aniquilaban por diferencias marginales. Los espiritus animados por las mismas palabras y pasiones pueden parecerse entre si más de lo que creen, aunque se odien. Pero Victoria nos explica qué derivados prácticos tendrian sus palabras: "Por eso, reabriremos todas las causas de victimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación".

Ya, ya, creen que se miran en azogues diferentes, pero eso es nomás narcisismo, el azogue es el mismo, se pueden contemplar en él de cuerpo entero, embelesados. Y si es eso lo que les pasa, también les pasará que quedarán esclavos de sus anuncios. Y eso ya no será liderazgo, una vez que uno atraviesa la luna del espejo, no vuelve. Nuestra vicepresidenta anuncia esperar que la Justicia haga lo que debió hacer. Bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿Acaso a que la Justicia juzgue? Parece que no. Se refiere a que ponga presos

Parece que no. Se refiere a que ponga presos a "los Montoneros" (¿A quiénes? A todos, "todos los montoneros", sic!). O sea, está proponiendo juicios con un resultado predeterminado. Predeterminado por ella. Victoria debria conocer a cuántos habitados por el espiritu Bonafini de la historia les ha ocurrido lo mismo. Eso no tiene nada de Justicia y todo de farsa. Aunque los actores de la farsa crean estar viviendo una tragedia.

La tragedia ocurrió, pero transformarla en un reclamo de venganza, en una cruzada revanchista no es precisamente lo que la patria precisa en días tan dificiles. Menos aun cuan-

> do quien encarna ese reclamo integra la cúspide del poder político. De uno u otro modo nos compromete a todos.

No tiene derecho a hacerlo de esa manera. Lo que tiene que hacer es desarrollar sus capacidades de moderación. El Gobierno dice estar refundando de arriba abajo la nación y su sociedad. No creo en absoluto en refundaciones, pero si quieren jugar, jueguen

Si llaman a construir sobre los cimientos que se hacen con Justicia, entonces no suntituyan a la Justicia, no se pongan en su lugar, no la manipulen para satisfacer un deseo de venganza intimo o vicario. Si se abstienen de esas desmesuras, entonces si ejercerán un liderazgo.

ejercerán un liderazgo.
No quisiera extenderme en el nudo político legal, la pertinencia de abrir o reabrir causas jurídicas. En la presidencia de Alfonsin se ordenó enjuiciar las cúpulas de la guerrilla (Decretos 157 y 158/83). Dispuestos por la Justicia, claro está, hubo encarcelamientos y condenas. Menem indultó a militares y comitentes de actos terroristas. Pero algunas causas emblemáticas de hechos de tal naturaleza subsisten, como la de la bomba en un comedor policial.

Si estos hechos fueran declarados delitos de lesa humanidad, serían imprescriptibles. Pero para ello sería preciso que se acreditara la intervención de algún estado extranjero. No hay ninguna decisión en ese sentido, aunque la Cámara Federal tiene un caso a resolver. Hasta ahora la doctrina de la Corte Suprema es contraria a esta postura.

Como se ve, la cuestión es compleja, debería permanecer encuadrada en la Justicia y el derecho positivo, y entre la exigencia que Victoria recalca, de meter presos a todos los Montoneros, a las posibilidades concretas de juicio – no necesariamente de culpabilidad – de algunos pocos de los que efectivamente hayan cometido delitos (Montoneros o no), hay un abismo. Convertir solicitudes legales a la Justicia en convocatorias resonantes y especulares de la versión Bonafini, es una temeridad, y hacerlo desde el núcleo del poder político... más todayia.



DANIEL ROLDÁN

### TRIBUNA

# Antígona, por estos días

ientras en mi país, Venezuela, el chavismo mata gente, camino en círculos frente a los libros, como si esperara alguna señal. Entonces, Antigona me asalta como fantasma. Pienso en Poqué leer los clásicos de Ítalo Calvino porque Antigona parece estar "en contradicción" con la vida real y hasta con lo conveniente, de lo que advierte Calvino en su ensayo, pero es que lo real y lo conveniente también pueden ser contradictorios en sí mismos.

En este drama clásico, recuerdo que, agobiado ante la peste, el consultor de palacio, el ciego Tiresias, revela que Edipo y Yocasta viven en maridaje incestuoso y son la causa del miasma que azota a Tebas. En consecuencia, Edipo se pincha los ojos y se va al exilio y Yocasta se suicida. Pero sus hijos varones, Polinices y Eteocles, han muerto el uno por el otro, disputándose el reino.

Al final Creonte, hermano de Yocasta, se queda con el trono. Ahora, el favorito del nuevo rey era Eteocles, para quien ordena un entiero con honores. En cuanto a Polinices, decreta no darle sepultura ni llorarle, dejarlo "como presa a las aves carnívoras".

Por su lado, las hermanas de los príncipes

caídos en batalla, Ismene y Antígona, se debaten ante el decreto de Creonte. Ismene teme y obedece; Antígona sabe que no hay derecho a que se le impida cumplir con su familia.

Creonte es informado de que "alguien ha sepultado al muerto" con arreglo a "los ritos fúnebres de costumbre". Y una vez conocida la autora del desafio, Antigona es llevada ante el rey y acusada de violar la ley y de traición, pero esso no la turba. Le dice, por el contrario, que esas leyes no son hechura de Zeus." Y no he creido que tus edictos pudiesen prevalecer antes que las leyes no escritas e inmutables de los Dioses, puesto que tú no eres más que un mortal... y todos dirian que he hecho bien si el terror no les cerrase las bocas". Antigona no cede a la desgracia y es condenada a muerte.

Luego, Hemón, hijo de Creonte y Eurídice, novio de Antígona, reclama a su padre tantos distesy le hace saber lo que la calle habla: "porque ta aspecto lacera al pueblo de terror, y calla lo que no oirás de buena gana, pero a mí me es dado ofi o que se dice en secreto y saber cuánto lamenta la ciudad la suerte de esta joven digna de las mayores alabanzas. No tengas por pensamiento que no hay más palabras que las tuyas. Mira como los árboles, a lo largo de los cursos de agua hinchados por las lluvias invernales, se doblegan para conservar sus ramas, mientras que todos los que se resisten mueren desarraigados. No hay ciudad que sea de un solo hombre. ¿O es que censurar cosas insensatas es amenazar?".

Creonte: ¿Flaqueo, pues, respetando mi propio poder? Hemón: No lo respetas hollando los dere-

Hemón: No lo respetas hollando los dere chos de los Dioses.

Sin embargo, Hemón, ante la muerte de Antigona, se arroja sobre su espada y, su madre Eurídice, enloquecida de dolor, se hiere fatalmente frente a la tragedia. A última hora, Creonte, acosado por ese entorno de muerte, se llama a sí mismo insensato y grita angustiado que todo lo que poseía ha desaparecido: "un insoportable destino se ha precipitado sobre mi cabeza". Y el Coro, voz del pueblo, canta que "es preciso reverenciar el derecho de los Dioses. Las palabras soberbias atraen sobre los orguliosos terribles males que les enseñan tardiamente la prudencia".

Pero hartos de tanta desgracia y tozudez, los lectores suscritos al radical Happy Ending Movement, bien podrían cambiar el final de esta obra, aun sobre el reclamo de Sófocles, por algo más esperanzador; después de todo, el poeta trágico griego tampoco tiene la última palabra, por suerte.

Norberto Olivar Politólogo y escritor

### Movilidad en el AMBA

# La pelea por los colectivos: las líneas bonaerenses ya no tienen el descuento SUBE

Son las que no entran a Capital. Nación dejó de pagar el subsidio a los viajes combinados. Hoy se reúnen Milei y Jorge Macri por el traspaso de 31 líneas.

### Sebastián Clemente

sclemente@clarin.com

#### Fabián Debesa

laplata@clarin.com

El primer día hábil de septiembre empezó con dudas y algo de incertidumbre para los pasajeros del transporte público del área metropolitana. El anuncio del Gobierno nacional acerca de que dejará de hacerse cargo de la diferencia del boleto integrado, conocido como Red Sube, respecto de las 31 líneas que circulan por la Ciudad y aquellas que son de la Provincia, hizo que los usuarios miraran con más atención las pantallas de las validadores al apoyar sus tarjetas. ¿Qué vieron? Que en la Ciudad nada cambió, mientras que en Provincia, en los colectivos que no son de jurisdicción nacional, dejaron de percibir el descuento.

A todo esto, hoy a las 11 el presidente Javier Milei recibirá al jefe de Gobierno Jorge Macri para firmar el acta acuerdo por el traspaso de las 31 líneas que sólo circulan en suelo porteño (ver pág. 18). Nación quiere dejar de pagarles el subsidio, y la Ciudad lo aceptaría pero a cambio de un traspaso ordenado cuyos detalles empezarán a conocerse hoy. Por lo pronto, no implicaría en el corto plazo una suba en el boleto de esas líneas porteñas.

En julio, desde el Ejecutivo nacional comunicaron que iban a dejar de subsidiar las 31 líneas que coren en territorio porteño, y que les iban a dejar de pagar, al igual que a las líneas que tienen trayectos exclusivamente dentro del Gran Buenos Aires, la diferencia por los descuentos de la Red SUBE.

La Ciudad aporta aproximadamente la mitad de los subsidios, mientras que otro tanto paga Nación. Desde la administración que conduce Axel Kicillof ya habían anunciado que no podían hacerse cargo del nuevo gasto. Y desde el equipo de Jorge Macri manifestaron que, de haber un traspaso, debía hacerse con los fondos correspondientes, y remarcaron que como es la Nación la que fija tarifas y recorridos, las líneas, aunque solo transiten por la Ciudad, no son po-

testad del Gobierno porteño.
Hasta anoche mismo se verificó que nada cambió, por ahora, para los usuarios de las líneas porteñas. El boleto conservó el precio y continuaba el descuento por la Red SUBE, que permite que se pague el 50% del segundo viaje y el 25% del tercero, siempre y cuando se realicen en el lapso de dos horas.

Según pudo saber Clarín, hay una negociación abierta entre la Nación y la Ciudad para concretar el traspaso de las 31 líneas. Esto es, que el Ejecutivo porteño pueda fijar la tarifa y modificar el recorrido en forma directa. Tampoco cambió el descuento de Red SUBE para los viajes en subte. Ese era un costo que ya asumía la Ciudad.

Todo parece indicar que mientras siga la negociación el boleto LA PRIMERA HORA, \$387

### Sube el estacionamiento medido porteño

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará desde hoy una suba del 120% sobre las tarifas del Servicio Público de Estacionamiento Regulado porte ño, que contará con los siguientes montos:

- Valor de la tarifa sencilla: \$ 387.00 la hora.
- Valor de la tarifa progresiva tipo
   1 v 2: \$ 387.00 la bora inicial
- 2" hora \$ 503,10,
- 3° hora \$ 654,03,
- 4º hora y siguientes \$ 850,24.
   Además se adelantó que desde la medianoche del 1 de diciembre habrá una nueva suba.

mantendrá su valor actual. Aunque aún resta saber si el impacto se sentirá también en el servicio, ya que los empresarios vienen advirtiendo que no cubren los gastos. Además, el conflicto puede agravarse por la discusión paritaria, ya que el gremio de los choferes viene advirtiendo sobre una falta de actualización de los salarios. En octubre, además, habría un nuevo aumento del boleto, que tuvo su última suba en agosto.

En la Provincia, en tanto, el sábado a las 22 el sistema se "desconectó". El beneficio del "boleto integrado" para los usuarios bonaerenses de la SUBE no funciona. Ahora, los pasajeros que usan transporte público ya no tienen el beneficio del 50% en el segundo boleto y el 75% en el tercero. El beneficio se mantiene para las líneas de jurisdicción







En Moreno. La base de Transportes La Perlita, Las líneas provinciales, sin descuentos, LUCIANO THIEBERGER

Ejemplo sin descuento (ahora)

Colectivo linea provincial \$371,13 (boleto minimo pleno) + tren \$320 (pagás entero) + segundo colectivo \$185,56

PAGAS 50%

Total 2 viajes: \$691,13. Total 3 viajes: \$876,69.

CLAR

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 31

### nacional, que son las que pasan de Ciudad a Provincia.

El gobierno bonaerense explicó que los perjudicados por esta decisión del gobierno nacional tendrán que pagar el viaje un 25% más (los que usaban dos transportes) o un 45% más (los que usaban tres micros). Pero la pérdida puede llegar hasta el 73% si el usuario -además de recorrer ciudades del GBA, tomaba un subte en la Ciudad.

Según estimaciones de la Provincia, hay entre 600 mil y 800 mil personas que todos los días hacían alguna combinación.

La restricción dispuesta por la Secretaría de Transporte de Nación impacta sobre las 262 lineas de colectivos que están bajo jurisdicción del gobierno provincial. En total tienen unas 9.000 unidades. Son las que tienen recorridos dentro de un mismo distrito o que se trasladan hasta ciudades vecinas dentro de los 24 partidos que rodean a la CABA. Están identificadas con números superiores al 200.

El boleto mínimo en esos medios es de \$370. Ese valor está subsidiado y desde hace seis años es financiado por el Estado bonaerense. "Todos los meses se desembolsan \$ 79.000 millones para el sistema", dijeron autoridades provinciales.

"La suspensión del programa de Boleto Integrado es una decisión arbitraria e ilegal del gobierno de (Javier) Milei. Afecta de manera directa a quienes menos tienen. Un trabajador de Moreno o una maes tra de Los Hornos no puede viajar en bicisenda o ir caminando a la es-

### Las líneas sin descuento son las N° 200 en adelante.

tación porque serían dos horas de caminata. Necesitan tomar dos medios de transporte", explicó este lunes el ministro de Transporte de provincia, Jorge D'Onofrio.

En Plaza Constitución, ayer, Eugenia Benítez esperaba el colectivo. Es una de las que se informó sobre la posibilidad de aumentos, pe ro dice que el impacto no lo notó por el momento: "Vine en el colectivo de la línea 28. Hoy me fijé si esa línea y la otra que uso para hacer el segundo viaje están dentro de los que perdieron ese subsidio, pero es el 168, el que va a La Boca. No me debería cambiar el precio"

"Se va a notar un poco este aumento. Yo tomo el tren Roca y un colectivo, por ahí no se suma tanto. Pero la gente que va a laburar casi siempre se toma un tren y cuando baja se toma un colectivo de la zona para ir hasta Varela. Yo estoy cerca del centro, así que voy caminando. Pero esto va a sumar unos pesos más para los que están complicados", comenta Jorge Medina, mientras aguarda para volver a Florencio Varela con sus dos hijos. ■

La nueva película de Suar pone el foco en este tema. La desconexión en adultos y los problemas en los niños.

# Phubbing: cómo evitar que el celular sea el "tercero en discordia"

pcanonico@clarin.com

"Disculpame, tengo que mirar el mensaje que recibí. Si no lo hago, no me puedo concentrar en la se sión". Las pacientes interrumpe su terapia porque la ansiedad que le produce no saber al instante qué había llegado a la pantalla de su smartphone es más fuerte que el trabajo que está realizando frente a su psicoterapeuta.

La escena, que se replica en dife-rentes ámbitos, describe el fenómeno del **phubbing o "ningufo-neo"**: despreciar la interacción con el otro por darle prioridad al uso del celular. También se refleja en la trama de "No puedo vivir sin ti", la nueva película de Netflix protago nizada por Adrián Suar, que adapta la problemática al contar cómo la dependencia obsesiva al celular puede privar a las personas de momentos importantes

Adriana Guraieb, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), subraya la importancia de implementar límites, por-que las consecuencias psicológicas pueden ir en desmedro de la propia autoestima y generar una respuesta en espejo, es decir, reproducir la misma conducta de igno rar al interlocutor, normalizando el desprecio hacia el otro.

El phubbing se considera una forma de adicción porque la persona tiene una necesidad constante de estar conectada al celular. A medida que transcurre el tiempo, el comportamiento puede volverse dificil de controlar.

¿Cómo se diagnostica? Alexis Alderete es especialista en trastomos de ansiedad y entrenamiento en habilidades. Le explica a Clarín que las redes sociales y las aplicaciones le ofrecen al usuario señales constantes de gratificación, liberando

En tal escenario, sugiere atender la sintomatología: uso excesi-vo del celular en detrimento de otras actividades y responsabili-dades, y pensamientos intrusivos de que, si no se está conectado, puede llegar a perderse alguna novedad importante.

Ignorar a quien tenemos enfrente para mirar el móvil impac-ta negativamente en la calidad de los afectos, tornándolos accesorios, en algo que termina conside rándose no "tan importante" co-mo las notificaciones del celular. "En lugar de hablar de lo que les sucede, muchas parejas optan por el 'facilismo del escape' que les ofrece el 'ninguneo telefónico' y evitan abordar el conflicto. Pero, en realidad, esta huida lo profundiza", ilustra Guraieb.

Es que este comportamiento

dopamina (hormona del placer), lo que refuerza aún más el impulso de revisar el celular.

describe Alderete. Los especialistas consultados coinciden en que los casos más graves que aparecen por el mal uso del celular son aquellos de ansiedad generalizada, que en algunas oca-siones deriva en depresión, un cuadro en que la persona no puede go-zar de las actividades sociales que antes disfrutaba porque prefiere pasar su tiempo libre "encerrado" en su smartphone. De hecho, el uso del celular des-



consultan porque les genera mie-do pedir comida en un restaurante de comidas rápidas, por no sa ber qué es lo que tiene que decir", alarma Alderete. También afecta a la infancia. Hoy,

afecta las relaciones porque va cortando la intimidad emocional y

soslaya las conversaciones signifi-cativas que son relevantes para pro-

fundizar en la confianza que se tiene con otra persona.

ra de la Universidad de Buenos Ai-res (UBA). Destaca que los efectos dependen del tipo de relación y de la cercanía afectiva necesaria en la

interacción: no es lo mismo una re-lación de amistad que una interac-

Cuando el teléfono interviene co-

mo un tercero, es decir, interrumpe la conversación entre dos perso-

nas, la atención se desvía de mane

ra constante y sostenida hacia las notificaciones que van aparecien-

do en la pantalla del dispositivo.

"Ouien es observador del compor-

tamiento no logra interactuar y sos-

tener una conversación fluida con

la persona adicta al celular, lo que

a largo plazo desgasta el vínculo",

ción en el aula.

Valeria Wittner es psicóloga especialista en parejas e investigado-

los nenes tienen menos habilida des sociales para las interacciones personales y eso les genera mayor ansiedad. En bares, recreos y cumpleaños, Guraieb observa con frecuencia cómo los niños naturalizan el enfrascamiento en el móvil en detrimento de desarrollar y potenciar habilidades sociales, de comunicación y cooperación. "Crecen observando cómo los padres o sustitutos atienden más el teléfono que ellos y por identificación copian la misma conducta", define.

Wittnet admite que el celular cupa un lugar central en nuestra vida laboral v personal, pero insiste en que su uso puede pautarse.

El primer paso es ser conscientes del mal uso que hacemos de la pantalla. La solución empieza por

stablecer **límites saludables**. El phubbing sintetiza un **proble** ma colectivo que nos mantiene alerta frente a las notificaciones que recibimos en el celular. El re sultado son relaciones superfluas una dependencia extrema al celular como si fuera una extensión del propio cuerpo. No todo pasa por las redes. La vida existe fuera de la pantalla. 🔳



a. Paz Vega y Adrián Suar actúan una discusión sobre el celular en "No puedo vivir sin ti". NETFLIX

Sociedad CLARIN – MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Tras las quejas. Las matrículas para médicos y psicólogos sólo serán válidas en formato digital. SHUTTERSTOCK

# El Gobierno eliminó la matrícula física para los profesionales de la salud

Quienes la renueven o la tramiten por primera vez sólo la tendrán disponible en la aplicación "Mi Argentina".

Pablo Sigal

32

psigal@clarin.com

Sacar o renovar la matrícula para médicos, psicólogos y el resto de los profesionales de la salud se ha vuelto en el último tiempo un trámite engorroso. Los testimonios de malhumor se repiten desde diferentes especialidades. Las credenciales físicas venían siendo parte del problema. De hecho, ya hubo casos este año en los que dicho soporte había dejado de ser entregado. Ahora, el Gobierno oficializó que las nuevas matrículas serán sólo digitales. Y además confirmó cómo seguirá siendo el paso a paso par rebibirlas.

La medida rige desde ayer a partir de la publicación de la resolución 3320 en el Boletín Oficial. "El motivo del cambio es fundamentalmente simplificar el trámite", dijeron a Clarín fuentes del Ministerio de Salud. "El Ministerio de Salud de la Nación establece las nuevas condiciones para la realización de los trámites de matriculación, renovación y rehabilitación de matriculas para todos los profesionales de la salud registrados y los no registrados pero pasibles de incorporación", explicaron. A partir de ahora, todas las ma-

A partir de ahora, todas las matrículas de profesionales de la salud-documento clave para chequear la legitimidad de su portador-serán sólo digitales y estarán disponibles en la aplicación "Mi Argentina". Las credenciales digitales profesionales mantendrán la vigencia por 5 años, contados a partir de la emisión y se considerará su vencimiento la fecha de nacimiento del profesional matriculado.

En cuanto a las credenciales en soporte físico que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución, el Ministerio de Salud confirmó que "serán válidas hasta la fecha de sus vencimientos".

Desde el Ministerio que conduce Mario Russo explicaron que la nueva normativa "deroga la Resolución Ministerial 404/08 y modifica el artículo 1" de la Resolución Ministerial 1692/72, adoptando la credencial digital de estos profesionales como única y obligatoria, reemplazando a la de soporte físico e integrando los datos correspondientes a la matrícula profesional registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) con el Perfil Digital del Ciudadano en "Mi Argentina".

### Cómo es el trámite

A partir de este cambio, las fuentes consultadas también confirmaron que no habrá cambios en la forma de tramitar la matrícula, procedimiento que se realiza **por completo de manera virtual.** A continuación, el paso a paso:

 Descargar del sitio oficial la declaración jurada de solicitud de matriculación, imprimirla, completar los datos a mano, firmarla y sacarle una foto digital o escanearla.

 Ingresar a Trámites a Distancia con clave fiscal y buscar el trámite Solicitud de Matriculación ante el Ministerio de Salud.

 A la derecha de "Datos de Matriculación", clic en "Completar".
 Adjuntar foto digital de la decla-

-Adjuntar foto digital de la declaración jurada completada a mano y firmada, el archivo con la foto del DNI, la foto digital del diploma oficial, certificado de antecedentes penales, constancia digital de CUIL o CUIT, foto digital tipo carnet del solicitante, captura de pantalla del Registro Público de Graduados.

-Si el título es **convalidado**, se debe subir el archivo digital con la apostilla y la resolución del Ministerio de Educación. Si es **revalida**do, la reválida que emitió el Ministerio de Educación frente y dorso.

- Al **subir cada archivo**, el sistema informará sobre la asignación de un código con letras y números.

- Confirmar el trámite. En el menú de arriba a la izquierda, hacer clic en "Mis trámites"; cuando aparezca con estado "Iniciación", ya se habrá generado el trámite y aparecerá el número de expediente asignado. Si aún no aparece, volver a consultar cada 24 horas.

-En un plazo mínimo de 3 semanas desde que se generó el expediente, el solicitante recibirá una notificación donde figurará el Registro de Matrícula e informará los plazos para poder descargar la credencial digital desde la app "Mi Argentina". El trámite es gratuito.

### Autorizan una droga contra el enanismo que abre la esperanza para muchas familias

Hasta ahora había que importarla y esa burocracia muchas veces interrumpía el tratamiento.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de una droga llamada vosoritida, que para muchas personas con acondroplasia - la patología genética responsable del 99% de los casos de **enanismo** viene resultando esperanzador, luego de que estudios clínicos internacionales mostraran mejoras de distinto tipo en la calidad de vida de los pacientes tratados.

Al ser un medicamento que busca contrarrestar la mutación genética que afecta el crecimiento, los pacientes "target" son chicos. En tal sentido, la droga fue autorizada para ser usada a partir de los 4 meses de vida, el momento en que se abre la ventana de oportunidad ideal para arrancar el tratamiento, que dejará de ser efectivo cuando los cartílagos de crecimiento (hacia los 16 o 17 años, según el sexo) "se cierren", usando una expresión común de los genetistas.

Los familiares de pacientes con acondroplasia, una enfermedad considerada "rara", ya que la padece I de cada 25.000 recién nacidos vivos, vienen impulsando hace tiempo que la ANMAT (como ya habían hecho la FDA y la EMA) registre formalmente la droga.

La puja a la que se ven sujetos involucra también la cobertura del medicamento, que está entre los considerados de "alto costo" (antes llamados "catastróficos", por ser capaces de arruinar la economía de una familia), ya que un afio de esta medicación ronda los 300.000 dólares.

El acceso de algunos de los cerca de 45 pacientes que están utilizando actualmente el tratamiento en Argentina vino siendo a través de un régimen de excepción (el famoso "uso compasivo"), mediante el cual la ANMAT habilta, con un permiso, que drogas ya autorizadas por autoridades "respetadas" en el mundo, como la FDA o la EMA, sean traídas al pais y usadas por particulares acá. La novedad de la autorización que ahora dio la ANMAT es que los pacientes podrán eludir esos

tediosos trámites

Pero nada los dejará exentos, por ahora, de lidiar con el problema de la cobertura, que en la mayoría de los casos se obtiene **vía amparos judiciales** accionados contra las obras sociales y prepagas, que niegan el acceso a este tipo de tratamientos.

Es que la vosoritida, confirmaron en la Superintendencia de Servicios de Salud, no es parte del Plan Médico Obligatorio. Si bien el organismo está en vías de re-

### Podrá ser usada en el país a partir de los 4 meses de vida.

formar ese programa, "no está definido aún su posible inclusión o exclusión del PMO", aclararon.

Vosoritida: qué dice la disposición de la ANMAT

El documento de ANMAT que hizo lugar al pedido de los familiares está fechado el 25 de junio. Ahí, la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos concluye el fármaco "presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo por lo tanto sustentar el otorgamiento de la inscripción del producto para la indicación solicitada".

Julieta De Victor es médica especializada en genética del hospitales Materno Infantil de San Isidro, "Eva Perón" de San Martin y del Materno Infantil de Tigre. En diálogo con Clarfin contó que tiene unos 40 pacientes con acondroplasia, de los cuales 15 están en tratamiento con vosoritida. "Lo que se pudo ver es que los pacientes tienen una respuesta buena a la medicación, sobre todo si son chiquitos", dijo.

Una persona sin ningún trastorno crece un promedio de seis centímetros anuales, mientras que "los estudios clínicos mostraron que quienes tienen la patología y realizaron el tratamiento llegaron a crecer 5,5 centímetros".

"Pero en mi experiencia veo que crecen más", aseguró la médica, en alusión a cuatro pacientes de 2, 6 y 7 años que reciben la medicación hace un año.

clarin#ramiro.correia.martins@or

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 33

Florencia Fontana (30) integra el equipo del SAME que atiende emergencias en moto. Pudo unir su vocación de servicio con su amor por esos vehículos.

# Es la primera motomédica mujer y combina sus dos pasiones: salvar vidas y viajar en dos ruedas

### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Florencia Fontana (30) sabe a qué hora comienzan sus días, pero nunca cuando terminan. De lunes a viernes se calza su uniforme rojo v verde, toma su moto de 650 centímetros cúbicos de cilindrada y chequea con detenimiento tener todo lo necesario para poder salvar vidas. Con casco puesto, sale desde la base ubicada en Monasterio 480 y recorre la Ciudad en busca de emergencias que precisen de su atención. Es la primera mujer en integrar el escuadrón de motos del Sistema de Atención Médica de

Emergencias (SAME). En 2021, mientras la pandemia seguía latente, el SAME presentó una flota de tres motos equipadas para atender urgencias médicas Las unidades eran tripuladas por médicos especialistas que estaban preparados para hacer un diagnóstico inmediato. En 2024, la institución amplió el escuadrón.

Graduada en Medicina en la Universidad Católica Argentina, Florencia hizo una especialización en el Hospital Argerich y obtuvo una beca doctoral en el CONICET. Ade-más, trabajaba en la parte de investigación del SAME y en telemedi-cina. Luego de una llamada del Alberto Crescenti, el director, fue convocada para el escuadrón de motomédicos

'Siempre digo que hay que estar en el momento indicado, no creo que yo sea especial por ser la primera, fue una casualidad. Pero es un sueño cumplido. Gracias a esto me conecté de nuevo con mi vocación de servicio. La emergencias son algo muy intenso porque en un segundo podés cambiar la vida de alguien. Además, lo hago arriba de una moto, algo hermoso, porque me encantan. El SAME es nuna ins titución que siempre respeté mucho y de la que quise formar parte", le dice a Clarin.

De lunes a viernes, arriba de la moto, Florencia arranca sus días a las 7.30. "A esa hora doy el presen te con la moto equipada y operativa, porque cada uno es responsable de su móvil, de que esté completo el botiquín, que tenga combustible, del estado de las cubiertas, es algo que se tiene que revisar



e lista. Florencia dice que sabe cuándo empieza su día pero no cuándo terminará. G. R

cada mañana", explica

Cada moto tiene tres valijones en los que llevan gasas, vendas, cue-llos ortopédicos, cardiodesfibrilador, medicación, vías para aplicar en el auxilio, glucotest, mantas térmicas v más. Como una ambulancia, pero sobre dos ruedas. Los motomédicos circulan en duplas, porque a veces se necesita más de un médico para la emergencia.

Según explica Florencia, el equio está enfocado en responder a los "códigos rojos, que implican un riesgo de vida", situaciones como choques, una dificultad respiratoria severa, un paro cardiorespira-torio, un incendio, un derrumbe, porque las motos pueden llegar más rápido que las ambulancias.

"Al llegar se hace un triage de la escena, se comunica a la central operativa lo que está pasando, cuántas víctimas hay y qué tipo de heridas tienen y si se necesita un traslado a un hospital", manifiesta.

"El otro día estaba dejando la moto en la base a las 18. Y veo que sale una ambulancia diciendo que había una persona en paro. Agarré la moto v me fui de vuelta. Llegué a mi casa a las 21. La emergencia no se programa y dependemos de lo que vaya sucediendo. Cuesta acostumbrarse, pero la realidad es que uno tiene que tener vocación y estar disponible", remarca.

Florencia tampoco se olvida de la tragedia más reciente, el derrum be del PH de la avenida Pedro Go yena. Apenas tenía unos meses de comenzar como motomédica. Cerca del mediodía los teléfonos comenzaron a sonar alertando por un derrumbe en Caballito, "Fuimos con las motos, pero trabajamos más para contener junto con el equipo de Factores Humanos. Estábamos con las personas que habían perdido su casa o sus mascotas y los familiares que iban llegando. Fue terrible", comentó.

Desaffo v adrenalina, esas son las dos palabras que motivaron a Florencia a que la emergentología sea su vocación. "Es saber mantener la cabeza fría ante una situación de estrés y saber controlar las emo ciones. Cuando me topé con mi primera emergencia me di cuenta de que me gustaba mucho porque no me desbordaba, lo disfrutaba. Pensar que podía estar tomando un café y podía surgir una urgencia y yo tenía que correr para ir, me encan-

La gratificación de salvar una vida y las preguntas por no poder ha-cerlo: así es la vida del emergentólogo. "Lo que nos impacta es el después de las emergencias, eso es lo que a uno lo moviliza. Es preguntarse qué hice, qué pude hacer y a veces no tener el resultado que uno quiere. También, comunicar cuando una persona fallece es triste,

### "Hace 6 años manejo motos. Me compré una con mi primer sueldo".

más si son menores", cuenta. El casco y las motos no eran ajenas a la vida de la joven. Desde muy chica tuvo una gran fascinación por ese mundo. "Acá fui ingresando muy tímidamente a distintos espacios, donde me convocaban. Cuando veía las motos del SAME me parecían hermosas. Hace seis años manejo motos. Cuando tuve mi primer sueldo decente me compré la primera. Una Scooter Beta tempo

150, verde agua y muy vintage". Con timidez, Florencia participaba de algunos eventos de motoqueros, pero lo que nunca faltaban eran las recorridas con su grupo de amigos. "Con el escuadrón también participamos de eventos, es muy linda la camaradería que tienen las motos. Desde los siete años quería ser médica y poder ejercer arriba de una moto", dijo.

Florencia disfruta de la adrenalina y el desafío que la emergencia lleva consigo. Cuando la radio suena, enciende su moto y acelera mientras se pierde en el tránsito de la Ciudad.

### SUFRIÓ UNA CAÍDA EN EL CERRO CATEDRAL

### Leve evolución de la chica de 13 años que se accidentó esquiando

La joven de 13 años que se accidentó mientras esquiaba en una de las pistas del Cerro Catedral oluciona favorablemente Sufálico y lleva 4 días internada en una sala de terapia intensiva pediátrica del Hospital Ramón Carrillo, donde permanece con asis tencia respiratoria mecánica.

ido saber Clarín, en las últimas 24 horas los parámetros bien el cuadro sigue siendo grave, si esta estabilidad se mantiene dentro de las próximas 48 horas. podrá evaluarse la posibilidad de bajar gradualmente la sedación para que recupere su conciencia o avanzar con otra decisión.

Hija de un instructor de esquí y residente de Bariloche, practica niñez. Participa de las activida-

es que ofrece el Ski Club de la ciudad, uno de los más prestigio-sos de la zona, donde adquirió la técnica de esquí alpino. El jueves, cuando intentó reali-

zar un salto en los trampolines, realizó una mala maniobra y cayó de manera frontal, sufrió el impacto del golpe en la panza y cara. Fue trasladada de urgencia y dese entonces permanece internada en terapia intensiva.

34 Sociedad CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Incendios en Córdoba: cortaron la autopista que va a Carlos Paz

El fuego tiene 3 kilómetros y se esperan dos días más de riesgo extremo. Hidrantes y helicópteros, en el combate.

Un voraz incendio forestal tiene lugar en Córdoba donde al menos 14 dotaciones de Bomberos intentaban ayer controlar las llamas que lucen desbordadas: el fuego se extiende por tres kilómetros. Las dotaciones intentan apaciguar la embestida producida en el valle de Calamuchita con sectores de El Durazno, Malagueño y Oncativo comprometidos. Las llamas se dirigian hacia Capilla del Carmen.

Además, se decidió el corte total de la autopista que une a la capital provincial con Carlos Paz por un foco alli, en la zona de Malagueño. Hasta ahora, no hay víctimas fatales ni lesionados. Sin embargo, el alerta está encendido ya que se prevén 2 días más de riesgo extremo.

"Lunes, martes y miércoles hay riesgo de incendio extremo. Cualquier reinicio de incendio que haya durante los próximos días puede



Operativo. Al menos 14 dotaciones de Bomberos trabajaban ayer

ser complicado para el trabajo de los bomberos", advirtieron las autoridades cordobesas.

En cercanías a la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Oncativo, bomberos y la Patrulla Rural trabajan para apagar un feroz foco desatado allí. "Inició en el lado sur de la autopista, saliendo del acceso de Oncativo para Colonía Videla", indicaron desde la departamental Río Segundo a El Doce TV. Además aseguraron que es una zona de "todo campo" y que en ese sector no hay viviendas.

Por lo pronto, había preocupación ayer ya que las condiciones climáticas no ayudaban para que las llamas pudieran ser controladas. la temperatura trepaba hasta los 30 grados y había un fuerte viento (estilo zonda) que hacía que el fuego se propague más rápido de lo habí-

### Hay temor por los fuertes vientos en Calamuchita.

tual. Durante la mañana de ayer, aviones hidrantes y helicópteros participan de un operativo que por lo pronto, aparecía desbordado.

Fuentes provinciales informaron que las columnas de humo fueron divisadas desde temprano, alrededor de las 7. Desde entonces, cuarteles de bomberos, tanto de Villa Yacanto como de la zona del valle participaban del operativo. También fueron convocadas dos dotaciones de Etac, personal del Plan de Manejo del Fuego, tres aviones hidrantes y dos helicópteros, según confirmó la Voz.

Trabajaban en el lugar 14 dotaciones de bomberos, tanto de Villa Yacanto como otros de la zona

canto como otros de la zona.
Fuentes locales indicaron que el incendio está descontrolado: que ya tiene más tres kilómetros de largo y hay mucho riesgo de que se extienda. Y que exista la probabilidad de que se van obligados a evacuar a gente de la zona.

"El fuego tomó una zona de mucho pinar y esto complica el trabajo de bomberos para controlar el fuego", confirmó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia al diario local.

### Qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para hoy, martes, el viento seguirá soplando del sector sur en Córdoba, con descenso de la temperatura y máximas de 20 grados.

Para mañana, miércoles, se pronostica que la mínima será de 12 grados y la máxima de 23 con nubosidad variable. La mala: no hay proximidad de lluvia.

Ya hacia el fin de la semana, la preocupación recrudece. Pronostican un ambiente cálido que tendrá más protagonismo con la llegada del viento norte. Para esos días se volverán a superar los 25 grados de temperatura.

### Quitan el requisito de libre deuda para transferir autos usados

De un nuevo anuncio del Ministerio de Justicia sobre su plan de desburocratización de los registros automotores se desprende otra novedad para quienes quieran vender o comprar un auto usado. Desde ayer no es necesario un libre deuda, es decir, tramitar la ausencia de cuentas pendientes por patentes o multas para avanzar con la trasferencia de un vehículo.

Así, además del fin del cobro de tasas, patentes o multas provinciales o municipales en los registros nacionales-informados el viernes-, el anuncio avanza sobre la manera de transferir un auto usado.

"Hasta ahora los registros tenían convenios con los municipios, de modo tal que retenían el trámite por deudas de patentes o multas. Si querías comprar un auto y tenía deuda no lo podías transferir", explica a **Clarín** una fuente del ministerio al tanto de los cambios.

Explica que hasta el momento "existia la negativa de pago, pero los registros igual obligaban a tener que saldar todo o no avanzaba el trámite". "Hoy eso deja ser así: **el re**gistro libera el auto aunque tenga deuda de patente o de multas y eso se arregla entre vendedor y comprador", completó la voz oficial.

"A partir de ahora los gobiernos van a tener que hacerse responsables ante los ciudadanos de los impuestos, tasas y retenciones que les cobran. Los argentinos tienen el derecho de saber a dónde es destinada la plata que el Estado les retiene y esta medida es un avance en ese sentido", sostuvo Sebastián Amerio, secretario de Justicia, quien tiene bajo su órbita la Subsecretaria de Asuntos Registrales.

Amerio brindó explicaciones técnicas sobre por qué existe una, según definió, "conveniencia" de dejar sin efecto los convenios por los cuales los Registros Seccionales perciben en la actualidad los impuestos y tasas. "Esa operatoria resulta ajena al desarrollo de la actividad registral", enfatizó.

Además, sostuvo que "los convenios vigentes de complementación de servicios prevén la posibilidad de que cualquiera de las partes deje sin efecto su operatoria, notificándolo fehacientemente con su debida anticipación".

Concluyó que, por todo lo expuesto, "resulta pertinente denunciar todos los Convenios vigentes de Complementación de Servicios suscriptos entre este, el Ministerio de Justicia y las Municipalidades, Provincias y la Ciudad". ■

### Más noticias del día

Por el choque de un camión

### Un container en el medio de la General Paz

Avenida General Paz y Avenida Griveo, el cruce donde ayer un camión que superaba el límite de altura permitido chocó contra un puente y volcó el container que transportaba. El accidente, ocurrido en el kilómetro 7,5 de la avenida, a la altura de Villa Pueyrredón, ocasionó demoras y desvíos en el autopista que bordea la Capital. No se reportaron heridos ni otros vehículos implicados.



Insólito. La carga en el asfalto. Hubo demoras y caos en los desvios.

Tucumán

### Murió un nene por un disparo en la cabeza

Una tragedia ocurrió ayer en San Miguel de Tucumán, cuando un nene de 10 años recibió un disparo en la cabeza en circunstancias poco claras. Por la mañana ingresó al Hospital de Niños Jesús en grave estado, pero no lograron salvarle la vida. Murió por la tarde. Ocurrió en el barrio 130 Viviendas, del noreste de la capital provincial. Fueron detenidas dos personas por el hecho.

clarin#ramiro.correia.martins@or

### LLENÁ EL CHANGUITO CON 365







# **¡TODOS LOS LUNES Y JUEVES!**



# **EN TIENDAS FÍSICAS** Y COMPRAS ONLINE

CON AMBAS CREDENCIALES





¿TODAVÍA NO LA TENÉS? PEDILA AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO OR

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.365 CLARIN COM DESCUENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JUEVES DESDE EL DI/01/2023 HASTA EL 31/12/24 INCLUSIVE PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO, DISCO Y VEA DE ARGENTINA Y EN EL SITIO PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW 365. CLARIR COM DESCUENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JUEYES DESDE EL DUDJ. 7/2023 HASTA EL 31/12/24 INCLUSIVE PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO, DISCO Y VEA DE ARGENTINA Y EN EL SITIO WEB JUMBO COMA RÍSCO COMAR Y VEA. DE ARGENTINA Y EN EL SITIO WEB JUMBO COMA RÍSCO COMBRA LA REALICEN EN VIAVA RÁDERO EN EL RÁNDOS QUE A MINOS QUE A JUMBO COM A LOS COMPRA LA REALICEN EN VEA. SE APLICARA UN DESCUENTO DEL 15% PARA COMPRAS DEL ROGORDA PRESENCIALES Y EL 20% PARA COMPRAS A TRAVÉS DEL SITIO WEB. NO APLICABLE EN CAJAS DE AUTOSERVICIO. SOLO CONSUMO FAMILLAR. NO INCLUTE ELECTRODOMESTICOS, RODADOS, LUBRERIA, CARNES, LECHES, MAYORISTAS DE FLAMBRERÍA, BODEGAS (CHANDOS, TERRAZAS DE LOS ANDESAN BREN Y LOS GENEROSOS). NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, DESCUENTOS Y OFERISA. NO INCLUYE PRODUCTOS ACORDADOS, POR EL GOBIERNO COMO EL PROGRAMA DE PRECIDA LES DE FIDEICOMISONO. ABONANDO CON TANTE EN CALONA DE PROGRAMA DE PRECIDA LISTO Y A CETTES DE FIDEICOMISONO. ABONANDO CON TANTETA CENCROLA DEL COMPRA LA REALIZADA DE LA CONTRADA POR LA CALONA DE PROGRAMA DE PRECIDA LISTO Y A CETTES DE FIDEICOMISONO. ABONANDO CON TANTETA CENCROLA DEL CONTRADA POR LA CALONA DE PROGRAMA DE PRECIDA LISTO Y A CETTES DE FIDEICOMISONO. ABONANDO CON TANTETA CALONA DE SUBERDIA CALONA DE SUBERDIA COMO CON TANTETA CALONA DE PROGRAMA DE PRECIDA LISTO Y A CETTES DE FIDEICOMISONO. ABONANDO CON TANTETA CALONA DE SUBERDIA COMO CON TANTETA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA LA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA LA CALONA DE SUBERDIA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA LA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA LA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA POLICIDA DE LA CALONA DE SUBERDIA CONTRADA PO 36 Sociedad CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Autorizan a volver a Francia a los rugbiers acusados de abuso

El fiscal habilitó su salida, pero deberán esperar a una audiencia a realizarse hoy. La querella pidió recusar a los fiscales por supuesta falta de objetividad.

MENDOZA, CORRESPONSAL Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

Los rugbiers de la selección francesa, Hugo Auradou y Oscar Jegou acusados de abuso sexual en Mendoza fueron autorizados a salir de Argentina y regresar a su país de origen. De todas formas, seguirán siendo investigados hasta tanto se resuelva el pedido de sobreseimiento que hizo su defensa.

miento que hizo su defensa.
La decisión del fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar, está sujeta a una audiencia que se realizará hoy desde las 11.30 ante la jueza de Garantías, Eleonora Arenas. El trámite fue solicitado por la querella para ampliar la pericia psicológica sobre ambos deportistas.

ca sobre ambos deportistas.
Nazar autorizó la salida con la
condición de que deben comparecer al Consulado argentino cada
vez que lo requiera la Justicia, fijar
un domicilio legal y virtual donde
ubicarlos y comparecer, en caso de
tener que viajar a Mendoza.

El caso tuvo en las últimas horas otro capítulo judicial: la recusación de los fiscales por parte de la querella que representa a la denunciante. Los acusan de haber perdido su objetividad y, presuntamente, de fayorecer a los imputados.

Las pruebas y las últimas deci-



Vuelo de cabotaje. Oscar Jegou y Hugo Auradou llegan a Buenos Aires desde Mendoza. EMMANUEL FERNÁNDEZ

siones de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Mendoza permitían conjeturar que la causa judicial avanza hacia el sobreseimiento de Hugo Auradou (21) y Oscar Jegou (21).

Los rugbiers fueron detenidos el 8 de julio en Buenos Aires, donde habían viajado después del partido frente a Los Pumas, el 6 de julio en el estadio de Mendoza. La gira amistosa de Les Bleus seguía en Montevideo y, para evitar que se fugaran, una comisión de la Policía Federal y la Justicia mendocina los detuvo y trasladó a Mendoza.

El martes, tras permanecer 48 días en Mendoza, más de la mitad del tiempo detenidos, Auradou y Jegou dejaron la provincia cuyana y viajaron en avión a Buenos Aires. La defensa de los jugadores a cargo de Rafael Cúneo Libarona (hermano del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona) presentó el pedido de sobreseimiento y pidió que les devuelvan los pasaportes para poder retornar a Francia.

El mismo día que se iban los rugbiers, la denunciante (identificada como S.L., de 39 años) publicó una carta con críticas a las autoridades y a la Justicia: "Me sacaron las ganas de vivir". Ayer, la querella que la representa presentó un pedido de recusación de los fiscales que intervinieron en el caso con trascendencia internacional.

"Venimos a recusar al fiscal Darío Nora y la jefa de Fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler, por considerar que perdieron objetividad para intervenir en este caso", plantean los abogados Mauricio Cardello v Natacha Romano.

cio Cardello y Natacha Romano.
Los abogados de la supuesta víctima argumentan que la Fiscalía actuó a favor de los acusados: "ante los reiterados pedidos de la defensa (desde ya, prematuros) respecto al sobreseimiento y levantamiento de condiciones impuestas al momento de beneficiarlos con la prisión preventiva, en especial la orden de la medida de prohibición de salida del país, los doctores Nora y Chaler dictaminan a favor de los imputados colocando en riesgo el proceso y en desprotección de la denunciante en la presente causa".

Los abogados de la denunciante sospechan que los fiscales actúan bajo influencias políticas e incurren en violencia moral y falta de objetividad por haber cambiado de posición desde que comenzó la causa, con la inmediata detención y la rápida libertad conseguida por los rugbiers. "¿Qué ocurrió? Desaparecieron de autos las constataciones de las lesiones ¿pudieron ingresar a las cuatro paredes donde sucedieron los aberrantes hechos denunciados?", preguntan en el pe dido de recusación Cardello y Romano. La jueza de garantías Eleo nora Arena debe resolver si accede al pedido de sobreseimiento de la defensa v. en caso contrario, dispo ner que siga la investigación.

# Trasladaron a una cárcel al diputado acusado de pedofilia

El diputado misionero Germán Kiczka, junto a su hermano Sebastián, acusados por distribución de material de abuso sexual infanti, fueron trasladados a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, ubicado a unos 50 kilómetros de Apóstoles.

El operativo se realizó durante la noche del domingo, "por motivos de seguridad", por decisión del juez Miguel Ángel Faria, quien lleva la causa por pedofilia contra ambos hermanos y ante quien el legislador provincial se negó a declarar. "Por decisión del juez Miguel Án-

"Por decisión del juez Miguel Ángel Faria, alegando razones de seguridad, se ordenó hoy-domingo 1/9/24- trasladar al establecimiento carcelario de Cerro Azul UP VIII para el adecuado resguardo de los dos detenidos en celdas por separado", señalaron fuentes policiales. El domingo a la mañana, Kiczka recibió la visita de sus familiares en la cárcel de Apóstoles, donde hasta ese momento se encontraba alojado. Alli, tras las rejas dialogó entre risas con su padre, una tía y otros allegados y hasta les convidó tortas fritas tras los barrotes.

El encuentro duró media hora y la escena fue captada por móviles de prensa desde afuera del patio interno de la Comisaría, donde el detenido recibió a su familia, custodiada por agentes policiales.

La Legislatura misionera quitó los fueros a Kiczka hace diez días y luego fue detenido en Loreto, Corrientes. Su hermano Sebastián fue apresado el jueves, a 40 kilómetros de Apóstoles, su lugar de residencia. Ambos estuvieron prófugos durante una semana, en el marco de la causa en la que son investigados por pedofilia y tráfico de imágenes de abusos de menores.

El viernes, Kiczka se negó a declarar ante el juez de Instrucción de Apóstoles. El detenido habría optado por guardar silencio, posiblemente a la espera del resultado del peritaje que la Dirección de Cibercrimen y la Secretaría de Apovo en Investigaciones Compleias realizan sobre su notebook y dos celulares. Al legislador se lo acusa de consumir y compartir videos multimedia de abusos sexuales a chicos, incluso menores de 13 años El 6 de agosto, el juez Faría allanó su casa, en Apóstoles, y ordenó peritar en el lugar la notebook, que te nía instalada la aplicación eMuley dos carpetas con escenas de pede filia, incesto y zoofilia.■



### Santa Fe: presos de color naranja

Desde ayer rige la imposición del uso de indumentaria anaranjada a 60 presos de "alto perfil" en cárceles de la provincia de Santa Fe. Deben usarla en todo momento para poder salir de los pabellones. CLARN - MARTES 3 De SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 3

### Mueren un ex policía y un ladrón al dispararse al mismo tiempo

Ocurrió en una casa de Mendoza, donde dos hombres encapuchados soprendieron al dueño de la vivienda, que se estaba duchando y se defendió con su arma.

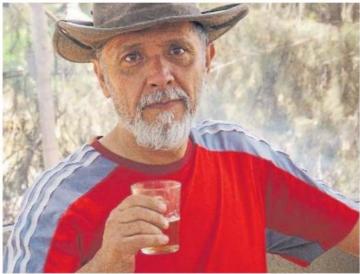

Dolor. Héctor Pelayes (60) formó parte durante 26 años de la División Motorizada de la Policía de Mendoza.

#### MENDOZA, CORRESPONSAL

Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

El policía retirado Héctor Pelayes (60) salía de la ducha en su casa de Los Corralitos, Guaymallén, Mendoza, cuando descubrió a dos ladrones encapuchados que amenazaban con un revôlver a su hija. Buscó su pistola 9 mm y disparó al pecho de uno de los intrusos.

El asaltante herido Roberto Pereyra Cruz (de 36 años, condenado a 12 años por matar en un robo, aunque recibió la libertad condicional), respondió a los tiros y una bala ingresó a la altura del corazón de Pelayes. Los dos cayeron desplomados en una habitación.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30 del domingo en Godoy Cruz 10560, en el Gran Mendoza, una zona semirrural con muchas familias armadas por la ola de robos.

En la casa estaban el hijo, la hija y el nieto de Pelayes, de 9 años, y un amigo del nene, de 10 años. Fueron sorprendidos por los encapuchados, que saltaron una medianera y llegaron al patio de la vivienda. "Al ingresar redujeron con intenciones de robo a los miembros de la familia", indicó el informe policial.

El policía retirado estaba en el baño al momento del asalto. Hubo un
cruce de disparos, porque uno de
los asaltantes comenzó a tiar al ver
armado al dueño de casa. Pelayes y
el delincuente quedaron gravemente heridos, mientras que el
cómplice escapó. Cuando llegó el
patrullero y una ambulancia del
Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron que el policía retirado y el ladrón habían fallecido.

Una vecina contó a la radio LV10 que el nieto de Pelayes y su amigo salieron corriendo para pedir auxilio. "Ingresaron a mi casa, me dijeron que habían disparado a su abuelo, **estaban aterrorizados**. Me contaron que en el asalto se metieron debajo de una cama", señaló.

La Policía de Investigaciones levantó pruebas hasta la medianoche en la vivienda. El caso es investigado por la fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Rios, que pidió identificar con el registro de huellas genéticas al delincuente. Fue identificado como Roberto Pereyra Cruz, del barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio, en Maipú. Habia estado preso por una condena en febrero de 2016, cuando recibió doce años y seis meses de cárcel por homicidio. Pero en marzo de 2023 consiguió la libertad condi-

#### El ladrón que murió tenía el beneficio de la libertad condicional.

cional, según su legajo judicial. El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento se la otorgó a cinco años de terminar de cumplir la pena.

El ex policía era viudo. Trabajó la mayor parte de su carrera en la División Motorizada. Se retiró en 2010, después de 26 años en funciones. En los últimos años comenzó a militar en el Partido de los Jubilados, donde ejercía el cargo de presidente. En la última campaña para gobernador había apoyado al dirigente del Pro Omar De Marchi, aliado de la Libertad Avanza.

Los compañeros del Partido de los Jubilados del ex policía asesinado le dedicaron un emotivo posteo en las redes sociales: "Nuestro compañero Héctor Pelayes murió defendiendo la vida de sus seres queridos. Gracias por tu amistad y entrega total para la comunidad policial y civil de Mendoza".

# Escapaba de motochorros y falleció al chocar con un auto

LA PLATA, CORRESPONSALÍA laplata@clarin.com

El temor a un eventual asalto a ser concretado por motochorros lo obligó a realizar una maniobra que resultó fatal: Sandro Ávila (36) conducia su moto a una velocidad excesiva porque lo perseguían desde otros dos vehículos y en avenida 19 y 516, en Ringuelet (partido de La Plata), secruzó de carril para entrar a su lugar de trabajo.

La maniobra riesgosa derivó en un choque mortal. Un VW Gol no pudo esquivar al motociclista y lo embistió de frente casi 80 metros más adelante, en 19 y 515. Ávila "voló" sobre el capó del auto y terminó a varios metros del sitio del impacto. Cuando llegaron los servicios de emergencia estaba muerto. La tragedia ocurrió durante la mañana de ayer, cerca de las 8, cuando la víctima se trasladaba hacia su trabajo, una empresa distribuidora mayorista ubicada a pocos metros de la esquina del accidente que terminó con su vida.

De acuerdo con los primeros testimonios que reunió la Policía al llegar, el hombre huía de una persecución de dos parejas de motociclistas, que lo habrían intimidado a algunas cuadras de alli.

Un dato clave para sostener esta teoría lo aportaron desde el Centro de Monitoreo de Seguridad de La Plata. Uno de los operadores asignado a la revisión de las cámaras detectó que "dos motovehículos con dos ocupantes cada uno perseguían a la moto accidentada". Esa zona de la capital de la provincia cuenta con domos de vigilancia en casi todas las cuadras.

Por eso, las autoridades policiales notificaron del hecho a la Fiscalía Penal de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, para que determinara una "posible comisión de tentativa de delito previo", según consta en los reportes difundidos por la Policía bonaerense.

También fue enviada una copia de las actuaciones al fiscal que se encarga de los delitos "culposos", que son la mayoría de los que derivan de situaciones registradas a causa de incidentes viales.

Por ahora, todo está abierto en la investigación judicial. Se supo que Ávila viajaba todos los días en su moto Honda Titán roja desde Berazategui. Esta vez, ese recorrido tuvo una situación irregular, que



Tragedia en La Plata. La moto de la víctima impactó contra un VW Gol.

el trabajador intentó esquivar.

Por eso, según contaron algunos testigos, en la esquina de 19 y 516, Ávila tomó el carril contrario de la avenida que estaba transitando con el propósito de tomar un atajo y entrar a la sede de la empresa en la que era operario. Ávila estaba casado y era padre de tres hijos pequeños, según trascendió en la compañía distribuidora de bebidas.

La zona donde ocurrió el hecho es muy transitada porque es uno de los accesos al centro desde el norte de La Plata. Cerca del lugar están la planta verificadora de VTV y la avenida 520, donde funcionan dos hipermercados mayoristas.

#### **Eliminatorias Sudamericanas**

# La Scaloneta y el mercado: ocho campeones de América cambiaron de club por más de 150 millones de euros

Los jugadores de la Selección siempre son codiciados. El pase más resonante fue el de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, quien, como otros, se mudó buscando mayor continuidad.

#### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

No solamente mueve a los rivales en el campo de juego. No se queda tampoco con seguir dando vueltas olímpicas en cada competencia que participa. La Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 y bicampeona de América en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024 también se movió fuerte en el mercado de pases.

Si bien las estrellas del equipo de Lionel Scaloni no realizaron demasiados cambios de clubes en este receso del fútbol europeo, con los movimientos que hubo bastó para superar los 150 millones de euros en transferencias. De los 26 futbolistas que integraron la última lista de citados para la Copa América de Estados Unidos, cuya final la Scaloneta le ganó l a 0 en el alargue a Colombia en Miami, ocho se mudaron de equipo mientras permaneció abierta la ventana del libro de pases entre temporada y temporada.

La operación más jugosa fue la de Julián Álvarez, quien fue vendido por Manchester City al Atlético de Madrid de Diego Simeone por 75 millones de euros, más 20 millones en bonus por objetivos. El delantero quería un cambio de aire porque no tenía la continuidad deseada en el equipo inglés y saltó a España para compartir plantel con otros argentinos campeones del mundo: Rodrigo De Paul, Nahuel

Molina y Ángel Correa

A ellos, además de Giuliano Simeone, el hijo del entrenador que fue parte de la Selección olímpica Sub 23 de Javier Mascherano, se les sumó luego Juan Musso, que volvió a las convocatorias del conjunto albiceleste. El arquero fue cedido

#### Matías Soulé, ahora convocado, pasó a la Roma por 35 millones.

a préstamo por Atalanta al Atletí a cambio de **1.500,000 euros** y una obligación de compra de 7 millones si alcanza ciertos objetivos.

El segundo pase más millonario de un jugador argentino en este mercado fue el de Nicolás González, que pasó de Fiorentina a Juventus por 38 millones de euros entre monto fijo y ciertas variables. Significa un gran envión en la carrera de uno de los nombres preferidos de Scaloni. Luego se ubica el pase de Giovani Lo Celso, que presionó a Tottenham para que aceptara los 6 millones de euros que Betis podía pagar para comprarlo.

Si de sorpresas se habla, hay que mencionar el regreso de dos coronados de gloria en Qatar 2022 al fútbol argentino. River rompió el mercado con las contrataciones de los defensores Germán Pezzella y Marcos Acuña. Por el Huevo, el cuadro de Núñez le pagó a Sevilla 5 millones de euros, mientras que a Pezzella lo trajo al gatillarle la cláusula de sali-

da de 4,5 millones a Betis.

Uno de los incipientes valores de la Selección, **Valentín Carboni**, también cambió de club. Se fue de Inter cedido a Olympique de Marsella, con un cargo de **un millón de euros** y una opción de compra de 35 millones.

Los otros dos hombres de la Argentina que se reubicaron, aunque sin movimiento de dinero, son Guido Rodríguez y Gonzalo Montiel. El volante quedó libre de Betis y fichó en West Ham de la Premier League, mientras que el lateral retornó a Sevilla tras su préstamo en Nottingham Forest.

Ahora bien, la cifra aumenta si se incluyen las ventas de dos juveniles que fueron llamados por Scaloni para las fechas de la Eliminatorias de septiembre, en las que Ar-



Julián Álvarez, por 75 millones. El Araña dejó el City en uno de los golpes del mercado europeo



Nicolás González, a la Juve. Salto de calidad para el ex Fiorentina.

gentina se medirá este jueves ante Chile de local y el martes 10 contra Colombia, en Barranquilla

Colombia, en Barranquilla.
Se trata de Matías Soulé, que fue vendido por 35 millones de euros de Juventus a Roma, y de Ezequiel Fernández, por quien Al Qadisiya de Arabia Saudita desembolsó los 20 millones de dólares de su cláusula de salida de Boca. Además, Valentín Barco pasó a préstamo a Sevilla desde Brighton por un año, sin occión de compras.

sin opción de compra.
El monto pudo haber sido mayor si Paulo Dybala hubiera dado el paso que estuvo a punto de dar al fútbol árabe. Al Qadisiya le ofreció 75 millones de dólares a la Joya por tres temporadas, pero el atacante no se dejó tentar por la montaña verde y Roma al final no lo vendió.
Si de movimiento de plata se ha-

Si de movimiento de plata se habla, además, hay pesos pesado de la Selección Mayor que, si bien continúan en sus respectivos equipos, firmaron renovaciones de contrato con sustanciales mejoras salariales. Ellos son Emiliano Martínez en Aston Villa, Lautaro Martínez en Inter y Ángel Di María y Nicolás Otamendi en Benfica.

La Scaloneta se mueve y mueve. Mueve pasión, emociones, alegrías. Mueve la pelota entre piernas que valen oro sobre cada campo de juego que pisan. Y mueve millones entre las cuentas bancarías de los equipos que pujan en cada mercado por tener en sus filas a los campeones de todo. #



iuido Rodríguez. Al West Ham



Giovani Lo Celso. Volvió al Betis.

### La Selección puso primera, con el cumpleañero Dibu y el debutante Castellanos

Emiliano Martínez cumplió 32 años y el delantero fue una de las caras nuevas entre los 15 que se entrenaron.



Dibu Martínez, un referente. El arquero se entrenó ayer en el día de su cumpleaños 32. MARGENTINA

Desde el 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina tiene un nuevo idolo. Sacando al astro Lionel Messi por razones obvias, el arquero Emiliano Dibu Martinez se ha metido en el corazón de los fanáticos albicelestes, que ayer celebraron no sólo su arribo para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sino también su cumpleaños número 32. Y lo convirtieron, una vez más, en tendencia en las redes sociales recordando sus proezas y locuras en el arco de la Scaloneta.

Dibu Martinez arribó bien temprano al aeropuerto de Ezeiza junto a Gerónimo Rulli y Valentín Carboni. Los tres se fotografiaron en el ingreso al complejo de concentración dentro del predio Lionel Andrés Messi de la AFA, donde ya había varios de los convocados por Lionel Scaloni para los partidos contra Chile, el jueves en el Monumental, y Colombia, el próximo martes en Barranquilla.

"Muy contento estar de nuevo acá, es un orgullo", alcanzó a decir, con una sonrisa de oreja a oreja, el marplatense, mientras se metía dentro de la combi de la AFA que lo trasladó al predio de Ezeiza donde por la tarde el plantel realizó su primer entrenamiento.

Los quince jugadores que tuvo disponibles Scaloni (Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Enzo Fernández, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Valentín Carboni, Lautaro Martínez, Castellanos y Giuliano Simeone) hicieron trabajos de baja carga con movimientos aeróbicos, de coordinación y ejercicios técnicos por la tarde.
"No pude hablar todavía", agregó

"No pude hablar todavía", agregó Emiliano Martínez sobre Franco Armani, que el domingo ratificó su decisión de ponerle punto final a su camino con la Selección, algo que ya había anunciado en el verano pasado, tras renovar su contrato con River. El último torneo iba a ser la Copa América de Estados Unidos y lo selló con un título.

Otro de los que arribó durante este lunes fue un debutante en la Mayor: Valentín Castellanos. El Taty se mostró muy contento por la convocatoria de Scaloni, que le llega después de una temporada con 46 partidos y esis goles en la Lazio de ltalia. En la actual Serie A jugó los tres partidos del equipo romano, con dos enjes y una seistencia.

con dos goles y una asistencia.
"Es muy lindo siempre que se hable de mi, es algo muy importante. Me hace crecer mucho en lo personal. Estoy bien en el club, el fin de semana jugué bastantes minutos, pude marcar, así que vengo bien con la confianza. Poder venir a la Selección está bueno en un momento lindo con el equipo, y en este momento lo tengo", aseguró en declaraciones a la prensa; aseguró en declaraciones a la prensa;

en declaraciones a la prensa.
En la Selección sólo tuvo participación en la Sub 23, durante el proceso de Fernando Batista rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Jugó dos partidos amistosos y luego formó parte del Preolimpico que clasificó a la Albiceleste a la máxima cita del deporte. Ahí tuvo minutos en seis de los siete partidos de la competencia, aunque no anotó goles ni asistencias.

Taty tiene un extraño camino desde Mendoza hasta llegar a la Scaloneta sin haber jugado ni un minuto en la Argentina. Comenzó en Chile, siguió en Uruguay, pasó por Estados Unidos y tras una temporada en España, recaló en Italia. Cuando tenía 5 años, uno de sus entrenadores fue el fallecido campeón del mundo en 1978 Leopoldo Jacinto Luque, un hijo adoptivo de su provincia.

"Leopoldo siempre fue una inspiración para mi, crecí con él en el fútbol, fue como mi papá. Fue algo muy lindo lo que aprendi con él siendo también que representó esta camiseta", cerró una de las caras nuevas de la Selección.



#### Suárez jugará el viernes su último partido con Uruguay

MONTEVIDEO, AGENCIAS

Luis Suárez convocó a una conferencia de prensa donde anunció su decisión de retirarse de la Selección Uruguaya. Después de disputar la última Copa América en los Estados Unidos, el Pistolero de 37 años dice adiós antes del inicio de la doble fecha de Eliminatorias donde los dirigidos por Marcelo Bielsa enfrentarán este viernes a Paraguay como locales y luego viajarán a Venezuela para el cruce frente a los de Fernando Batista.

"Buenas noches a todos, antes de empezar quiero mandarle mis condolencias a la familia de Juan, que en paz descanse. Mucha fuerza a su mujer, su padre su hermana y sus dos hijos", arrancó Suárez recordando a su compañero Juan Izquierdo, el jugador de Nacional que falleció el martes pasado a los 27 años.

"El dia viernes será mi último partido con la Selección de mi país", siguió Suárez muy emo-cionado. "Lo venía pensando, creo que es el momento indica do porque tengo mis razones. Es el momento en el que puedo jugar el último partido con la Se lección tranquilo, lo voy a jugar con las mismas ganas que ese niño que jugó su primer parti-do en 2007. Ese jugador veterano va a dejar la vida el viernes porque siempre me enseñaron que tenía que dejar la vida por mí país". El máximo goleador histórico de la Celeste (69 goles en 142 partidos) completó: "Me voy con la tranquilidad que di todo por la Selección. No tengo nada para reprocharme".



Luis Suárez. Deja la Celeste.

40 Deportes CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### **Fútbol local**

### La pelea en Independiente apunta a la interna de la barra

Ocurrió casi al final del partido con River en la platea Bochini. Habría sido un ajuste de cuentas entre los grupos que se disputan el poder de la tribuna.

#### Independiente

Todo indica que la gresca que se produjo en los últimos minutos del clásico con River se debería a un enfrentamiento de barras.

El episodio no deja dudas. Cuando se jugaban treinta y pico de minutos del segundo tiempo, un grupo de la barrabrava "oficial" dejó la tribuna Norte y, ante la pasividad policial y de los agentes de seguridad privada, entró sin ningún inconveniente en la platea Bochini Baja y golpeó salvajemente, a puños y patadas, a un hombre, al que luego sacaron por una de las salidas de una esquina del estadio.

Tras el episodio, circularon dos

Tras el episodio, circularon dos versiones. Una indicaba que se trataba de un ladrón; la otra, de un hincha de River infiltrado. Resulta llamativo que los barras bajen del paravalanchas y se crucen de un sector a otro para atacar a un ladrón o a un infiltrado...

Hubo otra situación que llamó la atención: un grupo de la Tribuna Sur intentó forzar la puerta y el alambrado que lo separaba de la Bochini, aunque sin éxito. Recién pudieron atravesar la platea cuan-



Escándalo. Los jugadores observan la feroz pelea en la platea en medio del clásico, MARCELO CARROLL

do la puerta estaba abierta y ya no quedaba nadie. Recién ahí se dejó ver la barra disidente, a pesar de no haberse subido a los paravalanchas durante el partido. ¿Qué hubiese pasado si lo lograba antes?

La interna en el Diablo sigue al rojo vivo. Y al final de los partidos.

20 Yonathan Cabral 6

18 Nicolás Colazo 5 19 Lucas Castro 6

6 Martin Fernández 5 36 Nicolás Garayalde 5 9 Matias Abaldo 5

30 Rodrigo Castillo 5

5 Norberto Briasco 6 Z2 Alan Lescano

CALIFICACION DEL PARTIDO REGULAR ARBITRO: Sebastián Martinez 3

Cancha: Gimasia, La Plata.

Gol: ST, 44m Pablo De Blasis (de penal).

Cambios: ST, Santiago Rodríguez (8) por Lescano, 19m David Salazar (8) por Abaldo, 32m Ariel Ganarrar por Mac Allister, Leonardo Heredia por Viveros, 35m Pablo De Blasis por Castro, 39m Jeremias Merlo por Briasco y 45m Matias Perello por Divietro.

Amonestados: Mac Allister, Prieto, Martir Fernández, Alan Rodríguez, Herrera y

ado: ST, 45m Galván.

19 Jonathan Galván 4

20 Sebastián Prieto 8 Alan Rodríguez 30 F. Mac Allister

10 Gastón Verón

cuando el estadio se vacía, los muchachos de los tablones se quedan enrollando banderas y juntando los elementos de percusión. Y aprovechan para gritarse e insultarse de una tribuna a otra. Una práctica habitual después de cada partido de local. Las investigaciones de los organismos de seguridad, según pudo saber Clarín, apuntan, además, a un ajuste de cuentas por el reciente episodio de violencia en la parrilla "El Tano" cuando la facción disidente del grupo Rey de Copas irrumpió en el lugar y se enfrentó a tiros con Los Dueños de Avellaneda, la barra oficial, en Wilde, en un sitio habitual de reunión de los barras que manejan los negocios de la tribuna mientras la facción que ocupa la tribuna Norte celebraba el cumpleaños del "Ninja", uno de sus miembros.

En ese momento, un grupo de 10 personas abrió fuego contra los miembros de Los Dueños de Avellaneda y luego huyeron bajo los disparos de represalia. La facción oficial persiguió a los agresores, intensificando aún más la violencia. Sucedió hace 10 días.

Mientras tanto, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte trata de identificar a los agresores de la platea Bochini y le pidieron colaboración a la dirigencia de Independiente.

A los dirigentes, por su parte, este hecho los tomó por sorpresa. Es que la atención estaba puesta en resolver el problema del aforo reducido, que generó serios incidentes en el ingreso en la previa al clásico del domingo.

"Esto tiene su origen en una medida sumamente injusta, que tiene que ver con el aforo que se impuso sobre las dos tribunas cabeceras. El aforo hizo que el ingreso al estadio fuera un poco más complejo y ahí se dieron una serie de circunstancia, donde se acercó gente sin entrada y cuando pasó eso, se cerraron algunos accesos y quedaron abonados y plateístas afuera del estadio", afirmó Néstor Grindetti, el presidente del club, en el que sospechan maniobras políticas detrás de esto.

El secretario Daniel Seoane dijo que pidieron informes a la Policía y al APreVide sobre los sucesos. ■

### En un final caliente el Lobo festejó

LA PLATA, ESPECIAL

La tarde en el Bosque venía tranquila, hasta que el final se calentó el clima en el triunfo agónico de Gimnasia La Plata por 1-0 ante Argentinos y mucho tuvo que ver el árbitro, Sebastián Martínez.

Si bien el penal de Alan Rodríguez sobre Leonardo Morales que convirtió Pablo De Blasis fue bien cobrado, todo el cuadro de La Paternal explotó contra el juez porque no expulsó anteriormente a Nicolás Garayalde por un planchazo sobre Gastón Verón. Y, tras el 1-0 que llegó recién en el final del partido, echó mal a Jonathan Galván por una infracción inexistente sobre el propio Garayalde.

Desde el VAR, Fernando Espino-

Desde el VAR, Fernando Espino za no corrigió ningún fallo. ■

|   | Argentinos  O        |   | Florentín<br>volvió con |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| 5 | 50 Diego Rodriguez   | 6 |                         |
| 3 | 14 Kevin Coronel     | 5 | un gol                  |
| , | 16 Francisco Alvarez | 4 | 900                     |

MENDOZA, ESPECIAL

Godov Cruz lamentará los dos puntos que perdió en un partido que se le mostró favorable si lo deja afuera de la Libertadores 2025. En cambio, Central Córdoba festejará este punto si logra mantener la categoría a fin de año. La expulsión de Lucas Abascia a los 25 minutos y el gol de Gonzalo Abrego inmedia tamente después de tiro libre, le aclaró el panorama al Tomba. Pero no lo aprovechó y, con poco, el Fe rroviario logró el empate a través de José Florentín, el ex futbolista de Vélez acusado de violación en Tucumán y que justo volvió al fút-bol oficial tras el tiempo que estuvo preso y luego de que la dirigen-cia del actual líder del torneo le rescindiera el contrato.

| Godoy Cruz       |   | Central<br>Córdoba  |   |
|------------------|---|---------------------|---|
| Franco Petroli   | 4 | 1 Luis Ingolotti    | 6 |
| Lucas Arce       | 5 | 13 Rafael Barrios   | 4 |
| Mateo Mendoza    | 5 | 2 Lucas Abascia     | 4 |
| F., Rasmussen    | 6 | 6 Sebastián Valdez  | 5 |
| Martin Luciano   | 5 | 26 Juan Meli        | 4 |
| Bruno Leyes      | 5 | 8 Rodrigo Atencio   | 5 |
| Facundo Altamira | 5 | 32 Kevin Vázquez    | 5 |
| Gonzalo Abrego   | 6 | 11 Matias Godoy     | 5 |
| Vicente Poggi    | 5 | 25 José Florentin   | 6 |
| Daniel Barrea    | 4 | 10 Elias Cabrera    | 5 |
| Salomón Rodrígue | 4 | 9 Lucas Varaldo     | 7 |
| : Daniel Oldrá   |   | DT: Omar De Felippe |   |

CALIFICACION DEL PARTIDO: REGULAR
ARBITRO: Dario Herrera 6
En detalle

Estadio: Malvinas Argentinas. Goles: PT, 29m Abrego (tiro libre); ST 27m

Cambios: PT: 28m, Federico Andueza (S) por Cabrera, 33m Elias Pereyra (5) por Luciano; ST, Gaston Moreyra (5) por Luciano; ST, Gaston Moreyra (5) por Leyes, Juan Bautista Cejas (5) por Barra, Iván Pillud (5) por Barrios, 16m Manuel Palavecino (6) por Atancia, Luis Miguel Palavecino (6) por Atancia, Luis Miguel Angulo (6) por Codoy, 29m Escundo Ardiles por Arce, Mariano Santiago por Poggi, 36m Matias Bentete por Varadó. Amonestados: Salomón Rodríguez, Moreyra, Abrego, Meli.
Expulsador PT, 25m Abascia.

#### POSICIONES

#### Liga Profesional

| Equipos         | Pts | 1  | a   | E | R | QL.  | Gc  | DIF |
|-----------------|-----|----|-----|---|---|------|-----|-----|
| Vélez           | 27  | 13 | 8   | 3 | 2 | 26   | 8   | +18 |
| A. Tucumán      | 25  | 13 | 7   | 4 | 2 | 14   | 8   | +6  |
| Instituto       | 24  | 13 | 7   | 3 | 3 | 19   | 10  | +9  |
| Huracán         | 24  | 13 | 6   | 6 | 1 | 12   | 6   | +6  |
| Talleres        | 23  | 13 | 6   | 5 | 2 | 18   | 14  | +4  |
| Unión           | 23  | 13 | 6   | 5 | 2 | 14   | 10  | +4  |
| Racing          | 21  | 13 | 6   | 3 | 4 | 18   | 10  | +8  |
| Boca            | 21  | 13 | 5   | 6 | 2 | 18   | 12  | +6  |
| Gimnasia        | 20  | 13 | 6   | 2 | 5 | 15   | 13  | +2  |
| Dep. Riestra    | 19  | 13 | . 6 | 1 | 6 | 14   | 15  | -1  |
| River           | 18  | 13 | 4   | 6 | 3 | 15   | 10  | +5  |
| Rosario Central | 18  | 13 | 5   | 3 | 5 | 15   | 13  | +2  |
| Lanús           | 18  | 13 | 4   | 6 | 3 | 17   | 18  | -1  |
| Godoy Cruz      | 17  | 12 | 4   | 5 | 3 | 13   | 11  | +2  |
| Belgrano        | 17  | 13 | 4   | 5 | 4 | 14   | 16  | -2  |
| Estudiantes     | 16  | 13 | 4   | 4 | 5 | 14   | 13  | +1  |
| Tigre           | 16  | 13 | 4   | 4 | 5 | 17   | 18  | -1  |
| Independiente   | 16  | 13 | 3   | 7 | 3 | 8    | . 9 | -1  |
| Platense        | 15  | 13 | 4   | 3 | 6 | - 11 | 13  | -2  |
| Ind. Rivadavia  | 15  | 13 | 4   | 3 | 6 | 8    | 13  | -5  |
| Sarmiento       | 14  | 13 | 3   | 5 | 5 | 9    | 11  | -2  |
| Argentinos      | 14  | 13 | 4   | 2 | 7 | 8    | 16  | -8  |
| San Lorenzo     | 13  | 12 | 3   | 4 | 5 | 11   | 12  | -1  |
| Newell's        | 13  | 13 | 3   | 4 | 6 | 6    | 12  | -6  |
| Banfield        | 11  | 13 | 2   | 5 | 6 | 10   | 17  | 7   |
| Def. y Justicia | 11  | 13 | 2   | 5 | 6 | 10   | 21  | -11 |
| Barracas Centra | 8   | 13 | 1   | 5 | 7 | 5    | 18  | -13 |
| Central Córdob  | 7   | 13 | 1   | 4 | 8 | 11   | 23  | -12 |

clarin#ramiro.correia.maitins@gi

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Deportes** 

#### Violencia en el fútbol

# No hubo muertos de milagro en el tiroteo entre dos facciones de Laferrere

La Familia Villera y La 79 se balearon antes del partido con UAI, que fue suspendido. Al menos, un herido.



No hay detenidos. Hay un herido de bala con un disparo en el pecho que no corre peligro. Sin embargo, algunas fuentes dicen que hay otros cinco heridos, uno de ellos grave, que se hicieron atender en hospitales no oficiales porque tienen antecedentes penales y podrían quedar detenidos. Fue el saldo del enfrentamiento entre dos facciones de barra de Laferrere ayer, en un tiroteo cerca de la cancha. El partido con UAI Urquiza. por la B Metro, fue suspendido.

La barra "oficial" es La Familia Vi-Ilera. Está sospechada de manejar el narcotráfico en la zona y ser cercana a Gabriel Aranda, investigado v luego desligado por la Justicia por esos presuntos vínculos. Se trata del presidente del club, que milita en el Movimiento Evita. La cuestión política no es ajena. La 79 es la facción disidente, cercana al in-tendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y pretende tomar el control de la tribuna. También impulsa las elecciones adelantadas en el club.

Se dice en la zona que dos viejos líderes de La 79 planearon el ataque. Lo pensaban para el fin de se mana, pero la tormenta demoró sus planes. Finalmente, lo concretaron aver, en el peor momento. Antes del partido y a la hora en que se produce la salida de alumnos de varios colegios cercanos. Por eso, a unas cuadras del anillo de seguri-dad provocaron la emboscada a *La* Familia Villera. Varios de sus miembros también iban armados.

El enfrentamiento entre los dos ectores viene desde hace unos cinco años. La Familia tomó la tribuna cuando los antiguos jefes de La 79 cayeron presos por varias causas de narcotráfico. El nuevo grupo tenía como referente a un sindicalista quien, por admiración por Pablo Escobar se hacía llamar El Patrón. La idea no era solo tomar la tribuna de Laferrere sino también dominar la zona que abarca Ciudad Evita, Villegas, San Alberto y otros barrios de la zona. El sindicalista, hace dos años, fue baleado en la puerta de su casa, después de romper con quien era su segundo, al que pretendía desplazarlo y que-dar como líder. Entonces la barra quedó en poder un tal Freddy, pero duró poco tiempo. No se sabe su paradero desde que los antiguos ca-ciques de La 79 cumplieron sus condenas y quedaron el libertad y empezaron a rearmar el grupo.

En un momento, los dos grupos trataron de pactar la paz y compartir los tablones (y los negocios) pe-ro el acuerdo no llegó y desde entonces están enfrentados.■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🕸





BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 01/05/2025 BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSA. PP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETOS A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARIN NO TIENE NUNGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL UNIDO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL UNIDO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL UNIDO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL UNIDO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL UNIDO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERANA, SIENDO EL COMPRETO EL CONTROL DE CONT

42 Deportes CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Fútbol local

### Romero estará en duda hasta última hora para el partido con Talleres

Tiene un golpe en el hombro derecho. Si no llega se sumará a las bajas de los que se van con sus selecciones.

Boca

#### Daniel Avellaneda

davellaneda@clarin.com

La jugada derivó en su salida y generó preocupación. Sin embargo, después de los estudios que se realizó el domingo, se comprobó que Sergio Romero sólo tiene un golpe en el hombro derecho. Le duele, claro, pero trabaja en kinesiología para llegar en condiciones al duelo con Talleres, el sábado en Mendoza por la Copa Argentina.

Chiquito chocó con Enzo Copetti y se llevó la peor parte. Ocurrió a la media hora del segundo tiempo. El arquero de 37 años intentó seguir en la cancha, pero un rato después tuvo que cederle su lugar a Leandro Brey. Después del partido contra Rosario Central (victoria 2 a 1), intentó llevar tranquilidad en la zona mixta. "Fue un golpe en el antebrazo, que hizo que se me mueva el hombro. Y la primera que pateé, cuando solté el brazo, me generó un dolor adentro que hizo que pidiera el cambio", contó.

"Copetti es un delantero que va a todas, es un nueve que no quiere regalar nada. Mala suerte que yo me llevé el golpe", agregó el número uno xeneize, que es un especialista en los penales, más allá de la eliminación por esa vía ante Cruzeiro. Su baja frente a los cordobeses podría resultar muy sensible.

Si no se recupera a tiempo, el guardián azul y oro volverá a ser Brey (21), del Sub 20.

Diego Martínez no sabe si contará con Romero, pero tiene la certeza de que deberá reemplazar a los uruguayos Miguel Merentiel y



Romero. Boca lo necesita para el partido clave de la Copa Argentina,

Marcelo Saracchi, convocados por Marcelo Bielsa para las Eliminatorias, y a Luis Advincula, afectado a la Selección peruana. ¿Llegará Edinson Cavani? Ayer, publicó un video en el gimnasio con la leyenda "se empieza". Milton Giménez y Lautaro Blanco (cumplieron la suspensión) son una fija. ■

#### LAS BAJAS DE TALLERES

El Cacique Medina perderá cinco jugadores en su debut, todos afectados por las Eliminatorias: Portilla (Colombia), Riveros (Paraguay), Navarro (Venezuela), Barticciotto y Catalán (Chile).

### "Retiro espiritual" en Pilar para reafirmar conceptos de juego

River

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

Después del empate en el clásico ante Independiente el plantel tuvo un día de descanso, antes de empezar una especie de retiro espiritual, en el que buscará encontrar más respuestas físicas y futbolísticas para volver renovado tras el receso

por la doble fecha de Eliminatorias

Sudamericanas.

Marcelo Gallardo no tuvo la posibilidad de trabajar cuestiones de fondo desde que asumió, dado que su equipo jugó seis partidos en menos de un mes, en el que tuvo en el medio el duelo de octavos de final con Talleres.

Entonces, el Muñeco pretende realizar un acondicionamiento fisico y futbolístico de su plantel. Por 
eso, la delegación se instalará desde hoy hasta el sábado en el Hilton 
de Pilar, donde realizará trabajos a 
doble turno.

Para el estilo de juego que Gallardo pregona, necesita de mayor intensidad y a encontrar esa característica estarán orientados los ejercicios físicos. La búsqueda tiene un fin táctico y estratégico: buscar un equipo más agresivo e intenso, que presione más arriba e intente recu-

#### COPA Y SUPERCLÁSICO

Los organismos de seguridad chilenos sugieren que no haya público visitante en el partido de Libertadores con Colo Colo. Se repetiría en Núñez. Y el Superclásico sería el sábado 21 a las 16. perar más rápido la pelota.

La intención de encontrar nuevamente un River voraz, que ahogue a los rivales con la presión alta, que intenta recuperar al instante luego de cualquier pérdida y que se desdoble con un caos ordenado por el que cada jugador ocupe de manera aleatoria pero natural los vacios para llegar por sorpresa y asi eliminar las referencias de marca son aspectos que, consideran en el cuerpo técnico, necesitan de una preparación especial.

Lo que River fambién necesita es vuelo futbolístico, tal como marcó Gallardo tras el empate con Independiente. Entonces, también hará hinchapié en reforzar los conceptos en el campo de juego y ensayar mucho la posesión y circulación de pelota, como así también los trabajos en fútbol reducido y los que se hacen a uno o dos toques.

En Pilar se cuenta con un complejo con campo de golf, instalaciones deportivas, spa, piscinas, gimnasio y hasta espacio para eventos de 700 metros cuadrados que también fue utilizado por el plantel de Gallardo desde octavos hasta la final de la Libertadores 2019. También, los jugadores actuales fueron con Martín Demichelis en julio.

En esta concentración en Pilar, que oficia de mini pretemporada, Gallardo no podrá contar con los jugadores que se sumaron a sus selecciones. Son los casos de Germán Pezzella y Marcos Acuña, que están con Argentina, Paulo Diaz, quien se fue a Chile, Adam Bareiro, que se sumó a Paraguay y Agustín Sant'Anna y Nicolás Fonseca, quienes se incorporaron a Uruguay.

### Llegó Vietto, pero no podrá jugar en la Academia hasta octubre

#### Racing

Luciano Vietto se realizó la revisión médica, será presentado hoy al mediodía en el Cilindro, pero recién podrá volver a jugar en octubre. Y no tiene que ver con la recuperación de una lesión. El delantero de 30 años, que volverá a Racing tras una década en el exterior, está a punto de ser papá. Por eso, como parte del acuerdo que firmó, una de sus condiciones es iniciar su segundo ciclo con la camiseta celeste y blanca a partir de octubre. Esta misma noche regresará a España, donde lo espera su mujer, que está a punto de dar a luz.

De este modo, Vietto se perderá

el ida y vuelta con Atlético Paranaense por los cuartos de final de la Sudamericana, previsto para el 19 y el 26 de septiembre. Y podría debutar en la 17ª fecha, el primer fin de semana del mes que viene, ante Vélez en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Vietto habló el domingo, apenas llegó al país, pero no dio demasiados detalles. Este lunes, se sometió a los estudios de rutina y este martes a las 13 dará una conferencia de prensa. Desde su bautismo en Primera en 2011, de la mano de Diego Simeone, el cordobés nacido en Balnearia disputó 73 partidos y marcó 18 goles con la Academia.

En 2014, fue transferido al Villarreal en 5.500.000 euros. En España también representó los colores de Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla. En 2018 pegó el salto al Fulham de la Premier League, luego al Sporting Lisboa de Portugal y en 2021 aterrizó en Arabia Saudita. Jugó en Al-Hilal, Al Shabab (2022) y Al-Qadisiyah (2023-2024), club con el que ascendió a Primera División y en el que aportó 17 goles y 10 asistencias en 33 partidos.

En tanto, Racing quiere cerrar un lateral para el mata mata con los brasileños. De Angelo Martino se trata. El jugador de Newell's, que se desempeña por ambos andariveles, es necesario para suplir a Gabriel Rojas, quien la sufrió fractura de falange proximal hallux en el pie izquierdo (dedo gordo) durante el clásico de Avellaneda. Todo a pesar de la llegada de Juan Martín Elordi, poco tenido en cuenta por Gustavo Costas.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Deportes

4

#### Fútbol local

### Límite a las protestas: solo el capitán podrá hablar con el árbitro

La nueva norma estará vigente desde la próxima fecha. Se probó, con éxito, en la Eurocopa y Juegos Olímpicos.

Yael Falcón Pérez se acerca intempestivamente al arquero Rodrigo Rey, de Independiente, que le re clama una amonestación para Ma ximiliano Meza en el arrangue del clásico contra River. El árbitro internacional le baja los brazos con fuerza mientras el futbolista -que no llevaba la cinta en el brazo izquierdo sino Iván Marcone-trata de argumentarle los motivos de su pedido. Esa secuencia en Avellane da se repite en muchas canchas del fútbol argentino, semana a semana, partido a partido, de la catego ría que sea. **Pero ya no más**. En la Liga Profesional, a partir de la fecha 14 que se jugará luego de las Eli-minatorias rumbo al Mundial 2026, solo los capitanes podrán dirigirse a los árbitros para pedirles explica ciones o reclamar situaciones de

La circular salió desde la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA, dependiente de Federico Beligoy, y tuvo como destinatarios a los jueces que habitualmente conducen los partidos de la Primera Di-



No más. Falcón Pérez y Rey discuten. Ya no será posible MARCELO CARROLI

visión. Se trata de un método que ya se aplicó en la Eurocopa masculina-que se disputó al mismo tiempo que la Copa América- y en los Juegos Olimpicos de Paris. También fue tomada por la Bundesliga, desde el inicio de la temporada hace dos jornadas, y se verá en todas

las competiciones organizadas por la UEFA.

A partir de ahora, en caso de que los futbolistas de algún equipo no cumplan la nueva normativa, serán automáticamente amonestados. El objetivo es reducir los tumultos alrededor de los árbitros, li-

mitando las protestas

"Solo un jugador de cada equipo, que será el capitán, podrá aproximarse al árbitro y, cuando lo haga, deberá interactuar con él de manera respetuosa", explica la reglamentación-según pudo confirmar Clarín-que será implementada a partir de la fecha que se iniciará el próximo viernes 13 de septiembre.

Bajo esta nueva reglamentación, los árbitros disponen de una línea de diálogo abierta para explicar las decisiones clave, incluidas aquellas en las que interviene el VAR, pero solo se facilitarán a los capitanes, que "son los únicos jugadores con derecho a hablar con el árbitro y solicitar aclaraciones de manera respetuosa", según se informó.

Cuando el que lleve la cinta en el brazo izquierdo sea el arquero, se pedirá a los equipos que designen a un futbolista de campo para que esté autorizado para recibir las explicaciones y hablar con los árbitros. Los capitanes también deberán responsabilizarse de sus compañeros, pidiéndoles que respeten, mantengan las distancias y no rodeen a los árbitros, siendo amonestados.

Fueron positivas las experiencias en la Eurocopa y en los JJOO, por lo que la IFAB (el organismo independiente de la FIFA que regula el fútbol) recomendó su aplicación en todas las competiciones. "Sinárbitros no hay fútbol. Proteger a los árbitros y garantizar que sean tratados con respeto es fundamental para el futuro del juego", comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Pierluigi Collina, titular de la Comisión de Árbitros fue el impulsor de la medida. ■

#### Insua es el nuevo técnico y dirigirá a su hijo Rodrigo

#### **Barracas Central**

Ruben Dario Insua será el nuevo técnico de Barracas Central para ocupar la vacante que dejó el uruguayo Alejandro Orfila, quien fue destituido en la fecha 12 tras una pobre campaña.

Insua, de 63 años, llegó a un acuerdo de palabra con el presidente Matías Tapia y en breve será oficializado en el cargo. Allí se encontrará con su hijo, Rodrigo. En Barcelona de Ecuador ya había sido técnico de Robertino, el mayor de sus tres hijos.

El Gallego tratará de que el club lleve de San Lorenzo a Facundo Bruera y a Nahuel Barrios aunque el Perrito tiene una oferta del Vitoria brasileño.



Insua. Nuevo DT del Guapo.

# Otro polémico fallo judicial en contra de las SAD en el fútbol

El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos, otorgó una nueva medida cautelar a favor de la Asociación del Fútbol Argentino que suspende la implementación de los artículos 335° y 345° del DNU 70/2023 y de los artículos 2° y5° del Decreto Reglamentario N°730/2024 dictado por el Ejecutivo que promueven la conformación e integración de las sociedades anónimas deportivas en la Argentina.

El fallo es análogo al iniciado por la Liga de Fútbol de Salto, donde el mismo Portocarrero Tezanos Pintos había dispuesto una medida cautelar que suspendía los mismos articulos del DNU. La diferencia es que esta resolución también afecta la reglamentación del decreto que en agosto emplazó a la AFA y todas las federaciones deportivas a modificar su estatuto para permitir el ingreso de las SAD en el lapso de un año.

De acuerdo al fallo publicado ayer Portocarrero Tezanos Pinto señaló que la entrada en vigencia de estos artículos "altera negativamente el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas dedicadas al futbol en este casopues impide desarrollar en libertad su vida asociativa, con la imposición de conductas a los asambleistas a través de actos del Poder Ejecutivo Nacional".

El decreto publicado el 14 de agosto en el Boletín Oficial estipula que "no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociación civil c

ciedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley".

A las pocas horas, el tesorero de la entidad y mano derecha de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, advirtió que "nada va a cambiar en el fútbol argentino" y se amparó en la letra del estatuto que específica que sólo asociaciones sin fines de lucro son aceptadas para participar de los torneos organizados por la AFA.

los torneos organizados por la AFA.

"Las estrategias cambian y el resultado es el mismo. Los clubes
son de los socios. Ni siquiera el 'generoso' plazo de un año para adaptar los estatutos de AFA, establecidos por la reglamentación de una
norma que en principio anunciaron como operativa (que solo revelen un cambio de estrategia que
desvirtúan la necesidad y la urgencia que motivó la norma principal),
modificará la voluntad de nuestra

Asamblea de integrarnos con asociaciones civiles", puntualizó Toviggino en X.

A los pocos días, Milei volvió a mandarle un fuerte mensaje a Tapia y enfatizó que el estatuto "no está por encima de la Constitución Nacional ni del Gobierno". Y, al ser consultado sobre la negativa de la AFA a permitir el ingreso de la SAD, no anduvo con vueltas, dejó entrever la idea de la intervención y, pa-ra graficar la situación, trazó una curiosa comparación con el cate-ring que se sirve en los aviones. "¿Me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala? ¿Cuál es el problema de am-pliar el menú de opciones? Es como, no es como que usted, diga-mos, va al avión y le dicen "pasta o pollo" y en otro avión tiene pasta, pollo, carne, lácteos, verduras, y usted dice: 'No, no, no, yo solo quiero pasta o pollo'. Bueno, elija pasta, pollo, ponga lo que quiera, pero deje que los otros, si quieren carne, lácteos, lo que quieran, ¿cuál es el problema? ¿Se puede ser tan obtuso en la vida?", ejemplificó. ■

#### Munúa quiere seguir pese a la oposición de los dirigentes

#### Banfield

Gustavo Munúa quiere continuar dirigiendo a Banfield. Los
dirigentes creen que tienen el
ciclo cumplido y pretenden que
dé un paso al costado. En la reunión que el uruguayo y los directivos mantuvieron tras la derrota con Instituto no hubo
acuerdo. Munúa insiste en continuar porque dice que puede
enderezar la pobre campaña de
dos triunfos, cinco empates y
seis derrotas que ubica al equipo en el puesto 25. En la Tabla
Anual solo está un puesto arriba. Si Munúa es cesado en el cargo, su reemplazante sería Walter Erviti. ■

44 Deportes CLARN-MARTES3 DE SI

#### Tenis y paralimpismo

### Gauff pide ayuda por su saque a un experto en biomecánica

Perderá el tercer lugar del ranking por su adiós al Abierto de Estados Unidos. En el año acumula 277 doble faltas, 58 más que las que cometió en 2023.

AUTEVA VODV EEUIT ECOCCIAT

Para ser tenista de elite hay que ser una jugadora completa. No vale tener puntos débiles. Basta perder eficacia con un golpe para sufrir dentro de una cancha. Si lo sabrá Coco Gauff, que desde hace meses viene teniendo dificultades con su saque, una de las armas más importantes en este deporte, y no parece encontrarle la vuelta a un problema que le costó una dolorosa eliminación en el US Open, por lo que buscará ayuda externa de un entrenador biomecánico.

La estadounidense cometió 19 doble faltas en el duelo que perdió por 6-3, 4-6 y 6-3 con su compatriota Emma Navarro. Tan poco confiable es su servicio que cuando estaba por sacar 3-5 en el tercer set ya había en la parte más baja de la tribuna un grupo de niños con pelotas de tenis esperando el final inminente para conseguir algún autógrafo de las protagonistas.

La derrota dejó a Gauff sin chances de defender el título y la hará descender ahora del tercer al quinto escalón del ranking.

No solo las doble faltas -17 más de las que sumó su rival- fueron una pesadilla para la nacida en Delray Beach hace 20 años. Durante las

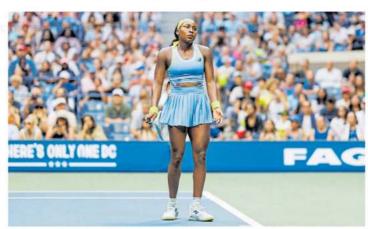

Puro lamento. Gauff se despidió del US Open con muchos errores y buscará ayuda externa. REUTERS

#### **AVANZÓ A CUARTOS TRAS PERDER SOLO 4 GAMES**

#### Medvedev es una aplanadora en Flushing Meadows

El ruso Daniil Medvedev (5'), resistido en el Abierto de Estados Unidos, arrolló al portugués Nuno Borges y avanzó a los cuartos de final tras perder apenas cuatro

games: ganó 6-0, 6-1 y 6-3. Ahora enfrentará al vencedor del duelo que anoche jugaban el italiano Jannik Sinner (1") y el estadounidense Tommy Paul (14"). También están en cuartos el británico Jack Draper (25"), la estadounidense Jessica Pegula (6"), la brasileña Beatriz Haddad-Maia (22") y la checa Karolina Muchova. más de dos horas de juego, apenas metió el 47 por ciento de sus primeros saques. "A veces es más una cuestión emocional y mental, porque en entrenamientos haría 30 saques seguidos. Es una especie de obstáculo mental que tengo que superar", analizó Gauff.

Sus palabras hicieron acordar a las de Guillermo Coria, un talento extraordinario que siempre padeció su saque, sobre todo tras una operación en el hombro derecho en 2004. En 2006, tras un partido en Barcelona en el que cometió 14 doble faltas, el Mago aseguró: "Es un problema de confianza. Cuando uno comete doble faltas, se pone tenso y así es imposible. No es que se me haya olvidado sacar".

Gauff aseguró que siente que hay algo que mejorar en su técnica de saque y se mostró abierta a la idea de incorporar a su equipo un entrenador biomecánico para tratar de corregir su ejecución, como hizo hace unos años Aryna Sabalenka.

La bielorrusa protagonizó una dura situación en el WTA de Adelaida 2022, cuando cometió 21 doble faltas (y 61 errores no forzados) y perdió 7-5, 1-6 y 5-7 ante Rebecca Peterson, 93º del ranking. Se quebró en la cancha y se fue llorando al vestuario después de la derrota.

La número dos del mundo acudió a Gavin MacMillan, ex jugador estadounidense que llegó a ser 1.132° del mundo y es experto en biomecánica. Con su ayuda, Sabalenka transformó su saque. Pasó de un promedio de 25 malos saques por partido a menos de 10. En 2022 sumó 428 doble faltas, al año siguiente bajó a 285 y en lo que va de 2024, lleva solo 154. Mientras que Gauff lleva 277 doble faltas en el año, 58 más que las que cometió en todo 2023. ■

### Vázquez y Basiloff, dos bronces más en los Juegos Paralímpicos

PARÍS, FRANCIA. ESPECIAL

Fue una jornada alegre para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024, porque desde el atletismo y la natación llegaron dos medallas de bronce más para que el total llegue a cinco, con una dorada y cuatro bronceadas.

una dorada y cuatro bronceadas. En el Stade de France, Fernando Vázquez culminó tercero en la prueba de salto en largo de la categoría T12, al marcar 6,88 metros y superar a dos rivales en su último intento.

"Me enfoqué y me salió. Todavía no caigo, pero fue mucho trabajo y acá está el resultado. Me enfoqué en el último salto y dije: "Es ésta o no hay más'. Y por suerte se dio", explicó en declaraciones al sitio es-



Atletismo. Fernando Vázquez



Natación. Iñaki Basiloff.

pecializado Paradeportes.

Fue un debut paralimpico soñado para Văzquez, atleta con disminución visual nacido en Paraguay, pero que en un paralelismo con José "Maligno" Torres", dorado en ciclismo BMX Freestyle en París 2024, también creció en Córdoba.

En noviembre de 2023, en los Juegos Parapanamericanos de Chile, fue campeón en 100 metros con un tiempo de 11s18 y por falta de cupo no pudo competir en salto en largo. Ahora tuvo revancha.

A su lado estuvo Bruno Zanacchi, su guía a la hora del salto, amigo y entrenador como Guillermo Mores. "Es un pibe divino, profesional. Lo mejor es que todavía es chico y puede crecer. Sabía que tenía un cartucho para dar, que no se le estaba dando en los saltos. No tengo palabras para describir lo que hizo hoy", lo describió. El otro gran protagonista argenti-

no del lunes fue Iñaki Basiloff. Ocho años tuvieron que pasar para que un mismo deportista nacional obtuviera dos medallas en una misma edición de los Paralímpicos. Después de haber ganado el oro en los 200 metros medley de la categoría S7, el neuquino se colgó el bronce en los 400 metros libre.

Dominó la competencia durante los primeros 250 metros, pero fue superado primero por el italiano Federico Bicelli y en el toque final por el ucraniano Andrii Trusov para llegar en 4m40s27.

"Estoy contento a pesar de que no fue la carrera ni el tiempo que esperaba. Se supone que era mi prueba principal. Cuando terminé estaba un poco enojado con el tiempo, pero volví a subir al podio y no me puedo quejar", completó.

Desde Río de Janeiro 2016, con los dos bronces de Hernán Barreto en 100 y 200 metros, que un mismo deportista argentino no ganaba dos medallas. Pero todavía puede haber más espacio para preseas para Basiloff, quien hoy competirá en los 100 espalda y el sábado en los 50 mariposa.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 202 Deportes

#### Automovilismo

### Colapinto, elogiado por el jefe de Williams por su debut en la F1

"Lo cargamos con más información de la que un ser humano puede soportar", admitió James Vowles, quien reconoció cómo conduce el argentino bajo presión.



os. Colapinto y Vowles, jefe de la escudería Williams. para la que corre el argentino.

Franco Colapinto tuvo un gran debut en la Fórmula 1: en el Gran Premio de Italia, al volante de un Williams, largó 18", hizo una carrera sin errores y finalizó 12". Su sólida actuación en el mítico circuito de Monza no pasó inadvertida y recibió muchos elogios el argentino que volvió a colocar a la bandera celeste y blanca en la grilla del *Gran* Circo tras 23 años.

"Hizo todo lo correcto. En la salida no perdió posición. En la parada en boxes hizo un buen trabajo y puso el coche en las marcas. Es un muy buen comienzo para donde tenía que estar", lo valoró James Vowles, director ejecutivo de la es cudería británica, guien felicitó a Franco ni bien cruzó la meta.

"Lo cargamos con más información de la que un ser humano pue de soportar. Si le preguntás ahora, te dirá que sin duda fue demasiado. Pero no lo hizo entrar en otro estado que no fuera el de 'Así es co mo hago las cosas y así es como rindo mejor'. Y esa es parte de la razón por la que está en el coche", reconoció Vowles en el sitio especializado Motorsport.

Franco se estaba preparando a principios de la semana pasada en Países Bajos para correr con el MP Motorsport una nueva fecha de la Fórmula 2 cuando se confirmó su promoción a la F1. Y tuvo poco tiempo para adaptarse a ese salto de categoría.

"Tiene una gran capacidad para hacer frente a inmensas cantidades de presión. También tiene la capacidad natural para conducir rápidamente y no se pone nervioso. Hizo todo eso realmente bien y terminó con una parada y sin per der mucho tiempo contra Alex", sostuvo Vowles, en relación a la di-ferencia con Albon.

Justamente su compañero se mostró sorprendido por la buena actuación del argentino. "Fue una primera carrera muy impresionante. También fue su primer tramo largo de todo el fin de semana y hay que tenerlo en cuenta. Puede estar muy orgulloso de lo que hizo durante todo el fin de semana", comentó el tailandés

"Es buena señal para las próximas carreras. Conocía esta pista, pero no creo que sea más dificil pa-ra él en las próximas", agregó Vowles sobre los desafíos más grandes que encarará el pilarense de 21 años en las últimas ocho carreras de la temporada, sobre todo en las próximas dos, en Azerbaiyán v Singapur, que se disputarán en circuitos callejeros totalmente desconocidos para Colapinto.

Fernando Alonso, uno de los más xperimentados de la parrilla de la F1, contó que le aconsejó a Colapinto que aprovechara las semanas libres hasta la próxima cita-el 15, en Baku-, para terminar de acomodar se a su nuevo auto.

"Hizo una muy buena carrera Tuyo algún dolor en la espalda por el asiento porque fue la primera vez que se subió a un coche por dos horas a un ritmo fuerte. Le dije que se prepare y ajuste ese asiento porque Singapur no es tan fácil como Monza", contó el español.

El británico Damon Hill, cameón con Williams en 1996, escribió en la red X: "Muy buen debut, Franco". Y el español Marc Gené, ex piloto de Minardi y Williams, aseguró en charla con Carburando: "No se le podría haber pedido más de lo que hizo. **Su debut fue inme**jorable. Lo vi divirtiéndose y nunca lo va a olvidar'

Desde Argentina también llegaron los mimos para Colapinto. Gastón Mazzacane, quien había sido el último piloto nacional en correr en la categoría reina entre 2000 y 2001, afirmó: "Franco es mi sucesor, no por logros sino por el pasado. Estos 23 años ya me empezaron a pesar Así que bienvenido. Es un gran éxi-to lo que logró en Monza".■

### Verstappen explotó de furia contra Red Bull

Max Verstappen dejó de ser inven-cible. Tras haber ganado cinco de las primeros siete Grandes Premios de la temporada en la Fórmula 1, el neerlandés enhebra seis carreras sin vencer y registra apenas dos visitas al podio. Y Mad Max está furioso: "Mi coche es un monstruo imposible de manejar

La debacle de la escudería austriaca coincide con el anuncio de la salida de Adrian Newey, la mente brillante que había diseñado un auto que no tuvo contra en los últimos años. El británico, pese a que recién se desvinculará a finales de 2024, va no está involucrado en la toma de decisiones de la escudería. Y se nota mucho su ausencia.

Tan lejos llegó la situación que colmó la paciencia del tricampeón, a tal punto que ya no disimula su malestar porque ve cómo se ero-siona la diferencia que sacó y avisa que no solo corre riesgo el cam-peonato de Constructores, en el que McLaren está a ocho puntos, sino que también corre riesgo su condición de líder entre los pilotos: Lando Norris está a 62.

"No importa dónde estemos co-rriendo: somos malos en todos lados. Necesitamos hacer muchos cambios. En estas condiciones, ganar ambos campeonatos no es realista", admitió Verstappen tras ser sexto en el Gran Premio de Italia.

En Monza apenas pudo ganar un puesto desde la largada y fue totalde Oscar Piastri y Norris, las Ferrari de Charles Leclerc, que se llevó la victoria en la casa de los tifosi, y de Carlos Sainz y también del Mercedes de Lewis Hamilton

"El auto es inmanejable. Tene mos un problema de balance masivo. El año pasado teníamos un auto excelente, que fue el que más do-

#### TC2000, EN CONCORDIA

Matías Rossi y Leonel Pernía lider del campeonato con 214 puntos, fueron los ganadores de las dos finales de la séptima fecha del TC2000, disputadas en Concordia.

**mos en un monstruo**", sentenció. Los cambios que realizaron en la escudería no están dando los resultados que esperaban, sumándole la variable de que los McLaren parecen estar ganando más veloci**dad** en cada carrera. Es por eso que Verstappen no cree que puedan mantener su posición de líderes por mucho más tiempo.

"Puedo motivar al equipo, está claro. Pero lo que no puedo hacer es diseñar el coche", sentenció el

Y no sólo está infeliz con su monoplaza, sino que tampoco lo convencen las estrategias que propuso el equipo para la carrera. "Pudimos haber ejecutado una estrate-

después de no haber podido contener su ira y golpear repetidamente su volante después de la parada en boxes que duró 6s2. Y concluyó: "Hay que trabajar duro para inten tar regresar al lugar al que quere-

¿Tendrá tiempo Red Bull para encarrilar la situación? La próxima cita de la máxima categoría será el fin de semana del 15 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán y su desafiante circuito callejero de Bakú, con el asfalto atrapado entre paredes. Será el primero de los ocho capítulos finales de una temporada que se convirtió, gracias a "monstruo inmanejable", en un thriller.

#### Cine



Feliz. Tras varios personajes pequeños pero destacados en cine (como en "El ciudadano ilustre", "Rojo" o "La extorsión") le llegó la hora de encabezar una película. ARIEL GRINBERG



n sus ojos azul profundo, Andrea Frigerio lleva claro el menaje que quiere trasmitir en su primer protagónico, **Una jirafa en el bal**cón, dirigida por Diego Yaker: "Me gustaría que esta película permitiera un debate en la sociedad sobre la necesidad de escucharnos, entendernos y aceptarnos en nuestras diferencias. Pero ade más llama a no desperdiciar la vida. De buscar la alegría, ser felices y no quedarse enganchado en luchas por el poder que solo buscan atropellar al otro".

En charla con Clarín, la actriz conductora y modelo se define como una "entusiasta de la vida y la felicidad", y habla de la magia de trabajar con su hija, la realidad del sector y por qué no volvería a hacer televisión.

Frigerio espera el estreno, este jueves, con la ilusión intacta de quien encuentra siempre una oportunidad en el horizonte, para que "esta historia sirva para unificar a los argentinos como en los tiempos del Mundial".

Personifica a Lidia Muñoz, una ex militante armada, que en 1978 tuvo que exiliarse en Barcelona, eguida por la dictadura. Ya está jubilada v esperando a su primer nieto cuando un episodio del pasa do la hace volver al país, y así tira del carretel de un ayer que, aunque trató, nunca pudo olvidar.

#### -Con 63 años recién cumplidos (el viernes 30 de agosto) encarás tu primer protagónico, con una his-toria que nos marca como argentinos, ¿cómo lo vivís?

-Lo primero, con mucha responsabilidad y felicidad. Me preparé muchísimo para hacerlo. A veces no sé cómo explicarlo: cuando encaro un personaje se me manifiesta en todos lados. Es como que abro las antenas y me aparecen personas, libros, circunstancias que me ayudan a armarlo. Y en cuanto al

paso del tiempo, con mucha felicidad también, porque me genera la obligación de aprender. Creo que es la oportunidad que nos da la vida de ser meiores, entonces si uno pasa el tiempo siendo igual al que fue, algo no está bien. Me encanta pensar año a año qué aprendí, y



#### Mellamaron para hacer un programa y dije que no. No me veo en la televisión actual, no me seduce".

siento que el entusiasmo se duplica, se triplica. A mí me encanta vivir, me encanta la vida. Soy una gran entusiasta de la vida.

#### ¿Cómo es eso de "entusiasta de la vida"?

-Yo tengo un apodo, que es Queplán. Porque siempre hay algo para proyectar, para realizar. Siempre digo "¿qué hacemos?", "¿qué plan?"

Yo soy Queplán, soy muy entusiasta, empujadora. De hecho, en esta película en un momento nos quedamos sin recursos y yo dije "déjenme a mí" y hablé con uno, con otros, con otro, y fui resolviendo -Además trabajás con tu hija, Fini

#### Bocchino. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Mágica. Fue una experiencia mágica que disfruté minuto a minuto. Ella hace magistralmente una versión de Lidia todavía no atravesada por la culpa y las desilusiones entonces es mucho más determinada y luminosa.

#### -¿Cómo me presentarias a Lidia Muñoz, tu personaje en Una jira-fa en el balcón?

-Lidia es una idealista. Primero, ella lleva un nombre que ya la define en si mismo: Lidia, lidiar, combate. Ella lucha por sus ideas. Es una joven que se comió la película ro-mántica del Che Guevara y no deja de ser una soldado de una estruc-tura que la utiliza para conseguir objetivos que finalmente terminan como terminan. Lidia carga con ese remordimiento, esa culpa, y está completamente apagada si la comparás con la versión de ella misma del pasado. La Lidia de hoy se encuentra con la vida y le pasan las cosas que le pasan. Sufre desengaños, traiciones, se entera de que fue delatada, se exilia y empieza su derrotero hacia la amargura.

#### -En la ficción se tocan temáticas como el terrorismo de Estado, los secuestros, la delación y las torturas; a 40 años de la llegada de la democracia es una película que va a fondo.

-Sin duda. Bueno, es como caminar sobre las brasas. Esto genera muchos debates. La película termina con una pregunta de cara a la sociedad, que es "¿qué hacemos con esto?" Hablamos de qué hacemos ante la tortura, si llegamos a delatar, si eso es traición. Es una duda que por lo menos en mi familia se dio. Un debate válido. Una cosa es opinar en frío y otra es con la picana en el cuerpo.

-¿Qué otras cuestiones plantea? -Hasta dónde uno puede quedar entrampado en los ideales de otros. Otros que quizá con el tiempo se acomodan, mientras sus soldaditos dan la vida por esa causa. Fijate



Acción. En pleno rodaje, en la piel de la ex militante Lidia Muñoz.

que Lidia termina siendo casi un espectro atrapada en los sucesos del pasado. Ella construye, revoque tras revoque, para tapar ese pasado del que no puede escapar.

#### -Y la idea de que el pasado siempre llega, ¿no?

-Siempre llega. Es inevitable. Por eso la importancia de dejar fluir las emociones, de perdonarse, de entenderse en el contexto. Y me parece que en la Argentina nos falta ese debate de comprendernos entre nosotros. De ser amorosos con la historia del otro. De entender que cada uno tiene sus razones, no es que somos todos unos hdpy no nos importa el otro.

#### -¿Cuál sería la salida?

-Creo que hay que reconciliarnos. Como argentinos, encolumnarnos atrás de una causa como hicimos con la Selección, y esa causa tiene que ser la reconciliación. Yo voy por eso. Pasa que cuando se habla de estas cosas, nunca se quiso raspar a la izquierda, porque parece que cuando raspás a la izquierda estás favoreciendo a la derecha, y nose sef

#### -¿Qué te interesa de la ficción actual? Ahora le está yendo muy bien a El encurgado, donde están grandes amigos tuyos como Guillermo Francella, Gastón Duprat y Mariano Cohn.

-Miro todo. Miro teatro, miro series. En cuanto a Elencayado, acabo de terminar el último capítulo de la tercera temporada y me encantó. Amo a Francella, es mi padrino artístico. La última película que hizo, La extorsión, la hicimos juntos. Además, lo de Mariano y Gastón lo miro todo porque me parece genial y son mis amigos.

#### -¿Volverías a la conducción? -Justo me llamaron para hacer un programa y dije que no. La verdad

programa y dije que no. La verdad es que no me veo en la televisión actual. No me seduce.

#### -¿Pero porque cambió, o porque no querés más?

-Porque estoy con otra cosa, con esto de la ficción, y la verdad es que no me seduce en lo más mínimo. En mi casa se ve televisión por mi marido, que mira deportes, pero yo no me veo ahí. No estamos enamorados en este momento. Ni la televisión de mí ni yo de la televisión.

### visión de mí ni yo de la televisión. -¿Cómo es apostar a una ficción en este momento de la industria audiovisual?

-La ficción va a seguir ocurriendo porque en la Argentina hay una prepotencia creativa que no se encuentra en otro lado. Me tocó trabajar en el exterior y los argentinos tenemos un talento, una creatividad y un compromiso que no es moneda corriente.

#### -¿Cómo ves, en concreto, la situación del sector audiovisual?

-Estamos en un momento de vacas flacas, flaquísimas. Yo pro-pongo no pedirle nada al Estado Solo que nos sancione una ley para que los capitales privados tengan un atractivo, una excepción impositiva interesante, para que puedan aportar capitales. Como se hace en Uruguay o en otros la dos. Porque si no, parece que la gente dice "bueno, los actores curran con el Estado", y no es verdad, yo siempre trabajé para los privados, nunca cobré un solo peso del Estado y además convivo con directores, escenógrafos, estilistas, vestuaristas, productores que tienen familia y que son par-te de esta industria. Y que además es una industria muy celebrada en el mundo. A mí me tocó ser parte del Festival de San Sebastián con *Rojo*, del de Venecia con El ciudadano ilustre, y ganamos un Goya (premio de la Academia del cine español).

#### -¿Cómo se hace para transmitir esa energía positiva y ese empuje del "Queplán" en un momento de vacas flaquísimas, como diilste antes?

Es una postura en la vida. Mi mamá fue maestra rural, así que estoy acostumbrada a ver a una mujer que se sacrifica muchísimo.
Se iba todos los días a las 5 de la
mañana a dedo desde Belgrano
hasta Del Viso, así que el sacrificio no me asusta, arremangarme
no me importa. De hecho, tengo
muchos proyectos nuevos que estoy encarando. Algunos como
productora, que ojalá salgan, pero
siempre seremos "Queplán". ■

# Ciclo "Cine y libros": grandes adaptaciones de la literatura

Organizado por Revista Ñ y CineArte Cacodelphia, se desarrollará durante cinco martes a partir de hoy.

Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Hoy comienza **Cine y libros**, ciclo organizado por Revista Ñ y CineArte Cacodelphia en el que se presentarán seis películas de ficción que son adaptaciones de textos publicados en el último sielo.

tos publicados en el último siglo. La película que hoy dará el puntapié inicial serà Llámame por tu nombre (2017), del italiano Luca Guadagnino. En este filme fue James Ivory -director de otro romance a la italiana en Unamor en Florencia-quien se encargó de adaptar y el escribir el guion, basándose en la novela original de André Aciman.

Timothée Chalamet es Elio, un adolescente que pasa el verano de 1983 junto a sus padres en una casona al norte de Italia. Su padre recibe a un ex alumno suyo, Oliver (el hoy cancelado Arnie Hammer), por quien Elio se siente atraído.

La pelicula fue candidata a 4 premios Oscar, ganando precisamente la estatuilla al mejor guion adaptado. Las otras tres nominaciones fueron a mejor pelicula, actor protagónico (Chalamet) y canción Mistery of Love).

El martes 10 será el turno de Hombre de la esquina rosada (1962), de René Mugica, con Francisco Petrone, Susana Campos y Walter Vidarte. Isaac Aisemberg, Carlos Aden y Joaquín Gómez Bas se encargaron de la adaptación del cuento que Jorge Luis Borges publicó en 1927. Corre el año 1910, y con motivo del primer centenario de la independencia argentina, el gobernador de Buenos Aires otorga el induito a varios presos. Uno de los que recupera su libertad es El Corralero (Francisco Petrone), un sicario que desea cambiar su vida y está dispuesto a evitar cualquier conflicto. Regresa a San Telmo con los recuerdos de la historia de su compañero de celda, Nicolás Fuente, que murió antes del indulto y fue encarcelado por la traición de su examante y algunos amigos. Por caminos misteriosos, El Corralero descubre que el destino lo está convirtiendo en el vengador de Nicolás.

Para el martes 17 se programó otro filme nacional, El viento que arrasa (2023), de Paula Hernández, basado en la primera novela de Selva Almada. La adaptación corrió por cuenta de Leonel D'Agostino junto con la directora de Lluvia, Herencia y Los sonámbulos entre otros títulos.

La última realización hasta el presente de Hernández tiene como protagonista a Leni, que, guiada por su padre, el reverendo Pearson, se embarca en una misión evangelica, pero un accidente los obliga a visitar el garaje de El Gringo, donde Leni toma el control de la situación. Con el chileno Alfredo Castro, el catalán Sergi López y Almudena González.

El martes 24 se verá la tercera película argentina del ciclo, XXY (2007), la ópera prima de Lucía Puenzo, que adaptó el cuento Cinismo, de Sergio Bizzio. Es la historia de un persona intersexual de 15 años (Inés Efron), una situación que desafía a sus padres (Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli). Entre sus 30 premios internacionales, se destaca el Grand Prix de la Semana de la Crítica en Cannes.

El martes 1° de octubre se proyectará Las ocho montañas (2022), del matrimonio de cineastas belgas Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, que adaptaron la novela del italiano Paolo Cognetti. Con Lupo Barbiero, Cristiano Sassella y Elena Lietti, fue premiada en Cannes con el Premio del Jurado y cuenta la amistad entre dos hombres: uno que no se mueve de su montaña, y otro que vive en la ciudad, v que no deia dei rv venir.

y que no deja de ir y venir.
Y el martes 8 de octubre se exhibità Drüce My Car (2021), de Ryūsuke Hamaguchi, que junto a Takamasa Oe adaptó el cuento Hombres sin mujeres, de Haruki Murakami. Un famoso actor y director de teatro debe aprender a lidiar con una gran pérdida personal, cuando recibe una oferta para dirigir una producción de Tio Vania en Hiroshima. Ganó 96 premios internacionales, entre ellos el Oscar y el Bafta a la mejor película internacional, y el premio al mejor guion en Cannes 2021. ■

El ciclo "Cine y libros" se desarrollará los martes a las 19 a partir de hoy en el CineArte Cacodelphia, avenida Roque Sáenz Peña 1150. Entradas: \$5.000.



Llámame por tu nombre. Timothée Chalamet y Arnie Hammer, en el filme que hoy inaugura el ciclo.

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 48 Spot

#### Cultura

Hernán Ronsino publica "Caballo de verano", cuentos sobre el campo y lo urbano. Habla, también, del impacto de la tecnología en la escritura.

### "El gran desafío de la literatura hoy es no convertirse en una serie de Netflix"



Natalia Ginzburg Especial para Clarín

iempre estoy con cuentos", comenta pronto en la conversa ión Hernán Ronsino La afirmación no tendría que parecer extraña en boca de un escritor, pero no deja de te ner algo de novedad, o curiosidad, para alguien que viene construyendo una obra -que es también uno de los provectos literarios más destacados y potentes de la esce-na local y de habla hispana contemporánea-, a partir de un ciclo de novelas que se inician en 2007 con la publicación de La descomposición, continuó con Glaxo (2009) y *Lumbre* (2013) -en lo que se conoce como su trilogía de Chivilcoy o el campo-, para luego con tinuar por otros rumbos, con Cameron (2018) y la más reciente y pospandémica Una música (2022).

Además de escritor, Hernán Ronsino también es sociólogo, editor y docente, ganó varios pre-mios y es frecuentemente estudiado por el mundo académico.

Clarín Cultura conversó con Hernán Ronsino a días de la pu-blicación de Caballo de verano, una colección de relatos escritos en paralelo a sus novelas, a lo largo de los años, que ahora aparece como un alto en el camino.

-La publicación de este libro de cuentos es una oportunidad para volver a pensar los relatos breves, en paralelo al recorrido de tu obra novelística. ¿Por qué publicarlos ahora? ¿Cómo seleccionaste los cuentos?

-Yo empecé escribiendo cuentos, que después terminaron apare ciendo en mi primer libro de 2003, cuentos que trabajé en su momento en el único taller literario que hice, con Juan Martini. Único libro de cuentos, y único taller. Pero después, entre nove la y novela me ponía siempre a escribir algún cuento como para cambiar el aire, el registro. Algo que no puedo hacer mientras es toy escribiendo una novela. Este volumen de cuentos tiene dos partes-me pareció importante or



Narrador, editor y docente. Y autor de novelas muy destacadas.

ganizarlo así, en dos partes-que se corresponden a dos núcleos temáticos que me atraen mucho: una primera parte, del campo, del pueblo, de la infancia; y una segunda, un núcleo más experimental, no sólo en el sentido territorial, sino también de personajes, de las historias que se cuentan.

#### ¿Por qué escribir cuentos duran te esos paréntesis? ¿Qué tipo de trabajo te permite el relato bre-

-Hay novelas que fueron muy comreció una búsqueda distinta.

Eso que Ronsino nombra genéricamente como el campo no es un

plejas de resolver, que me llevaron bastante tiempo de escritura. Entonces volver al cuento es volver a un espacio de experimentación. El espacio donde renuevo el aire y busco otras variantes de escritura. No lo pienso como un género menor, al contrario: el cuento me abre horizontes nuevos, imaginarios posibles de exploración. Los cuentos de Caballo de verano van siguiendo esos núcleos temáticos, esos dos andariveles por los que me muevo, que me atraen: el campo y la escri-tura más urbana, o más extraña. Todo lo que está aquí es representativo de estos universos, que también se manifiestan en Glaxoo Cameron, que son dos novelas muy distintas: la primera, ubicada en la pampa; y la segunda, un territorio que no sabés muy bien dónde ubi-carlo-puede ser Europa, pero también algo más onírico-. Este segundo grupo son cuentos que escribi después de Lumbre, cuando apa-



Ed. Eterna Cadencia 120 páginas \$19.800

Caballo de

lugar uniforme, sino una zona, una forma del territorio con sus pro-pios grisados, con sus diferencias, con sus propios centros y periferias. Aparecen en estos cuentos también los desplazamientos, los cruces-de caminos, de vías-, el horizonte, los umbrales

En "La tormenta", el cuento que abre la colección, Leticia Paredes, la mamá de Ángel hace un recorrido extraño que le cambiará la vida: una suerte de "transconurbano", de Tolosa a Haedo, la noche que cono cerá en un velorio a Julio Quiroga, su futuro marido. Son los padres de Ángel, un niño de ocho años que comienza a dibujar tormentas en hojas canson, para mitigar el miedo que le provocan, obsesión que la madre, embarazada, resiste: "Los infiernos se parecen a tormentas interminables

También está la zona liminar donde se reúnen los remiseros del cuento "La curva", quienes señalan a "la flaca" por no ser "de acá", ignorando que detrás de sus piernas largas hay una historia de violencia intrafamiliar, una historia que iempre ella necesita contar.

Pero hay, en el campo, un terri-torio aún más lejano: es la perife-

ria de la periferia que se escribe en 'Y los perros también...", una familia que quedó viviendo en las afueras del pueblo, y ahora viaja al cen tro al velorio del tío, travecto en el que, como capas, se superponen el universo del circo, la telenovela que atrapa a la niña-narradora, el polvo del camino.

A diferencia de sus novelas, en los cuentos Ronsino dice alejarse de la planificación. "A mí me gusta más el relato abierto, el relato como una deriva, lo que me permite escribir libremente. El cuento es nás una exploración".

#### -¿ De allí que sea un espacio prop cio para lo experimental, al no planificar tanto?

Exacto, ver qué descubrís. El relato más abierto puede terminar abierto, también. Funciona por clima, por la instalación de un uni verso, más que el golpe de la histo-ria que se revela al final. Es el viaje al velorio -más que el velorio-, o la aventura de los pibes que van a buscar el caballo, más lo que suce da entonces. Quizás otra forma de pensarlo sea: cómo hacer que la literatura no pierda la forma de con-

Uno de los aspectos que aparecen en la segunda parte, llamémosla urbana o experimental, es el problema de la tecnología. Sucede, en particular, en el cuento "El origen de la tos", a través de una videocon-ferencia que hacen los personajes, alejados desde hace dos años geo-gráficamente -él en Praga, ella, aquí-, con sus lógicas interrupcio-nes, las pantallas congeladas o "fosilizadas". Un juego de relatos en-cadenados que llegan de la tos de la protagonista hasta la tuberculo sis de Kafka y un médico que intentó curarlo

#### -¿Este cuento surge a partir de la

experiencia de la pandemia? -No, este cuento es anterior a la pandemia. Aquí **me interesa la pre**gunta por la tecnología: qué hacer con la tecnología, no sólo en nues tras vidas cotidianas, sino también en la escritura. Pienso que todo el tema de la inteligencia artificial (IA) impacta profundamente en los procesos de escritura, generando una fuerte crisis en la marca de autor. Por ejemplo, en mi trabajo como jurado de cuentos-o en mi trabajo como docente-, se empieza a pensar: "Jesto de dónde salió?". La IA viene a cuestionar y a interro-

gar quién es el autor del texto. Eso antes no estaba. Y la realidad misma, la famosa foto del papa en campera... ¿qué es la realidad, en ese sentido? Y más allá de la IA, la pregunta sería ¿qué hacer con la tecnología, cómo pensarla o usarlo como un medio, y no como un fin en sí mismo?

-Las tecnologías también nos afectan desde el punto de vista del lector, de los consumos culturales, de los dispositivos que nos atrapan, y esa atención ca-da vez más distraída, que llevar a que la experiencia de la escritura, pero también de la le se vea corroida.

-Hoy hay un problema de crisis de atención, de escucha, de poder sostener la escucha del otro durante un tiempo. La atención se distrae rápidamente. Lo que uno no puede perder de vista-como autor, como docente- es que tiene que competir con la idea del entretenimiento. Si uno, un texto se presenta, tiene una búsqueda estética con cierto grado de complejidad, entonces aparece la idea del aburrimiento como amenaza, fantasma de la época. Algo que en los diarios, o cualquier espacio mediático, todo eso

#### Volver al cuento es volver a un espacio de experimentación", explica.

está absolutamente medido. En ese sentido, la literatura es un espacio que resiste a todo eso, donde uno puede experimentar. La escritura, el libro, sigue siendo el formato que no puede condicionarse por esas variables que estamos mencionando -la urgencia de lectura, la cantidad de caracteres-: es un espacio que sigue siendo donde uno puede explo-rar estéticas, explorar el tiempo. -La literatura, en tanto resistencia, como oportunidad de algo que nos saque de ese fluio ince

-El gran desafío de la literatura hoy es no convertirse en una se rie de Netflix (streaming), no convertirse una story de Instagram [redes], si no seguir siendo una escritura que imponga su propio tiempo, su propia estética, su búsqueda. El filósofo Byung-Chul Han, en La crisis de la narración, hace una distinción entre lo que significa narrar, y la figura del storytelling, esas formas de contar que buscan el like, las nuevas formas de consumir, y la narración literaria que tiene otra lógica, está explorando otro registro. En ese sentido es que creo que la literatura tiene que explorar sus propios registros, su propia riqueza.

#### Música

### El nuevo disco de Charly: un catálogo de verdad e ironía en tiempo de rock

No es para tibios "La lógica del escorpión". A Charly se lo escucha crudo, lúcido e irónico como siempre. Con participaciones de Lebón, Aznar y Fito.

#### Walter Dominguez

wdominguez@clarin.com

Este lunes hubo una escucha para la prensa del nuevo álbum de Charly García. La lógica del escorpión. que verá la luz el martes 11, Día del Maestro (la fecha no es casual). Se hizo en Artlab, una sala de Villa Crespo, para aproximadamente 50 periodistas.

Como medida preventiva y para evitar filtraciones o piratería, los celulares de los asistentes fueron religiosamente guardados en bolsas con precintos que recién fueron cortados a la salida. "Nunca me sentí tan vip", dijo una colega, haciendo un paralelo con bodas como la de Pampita o Paulo Dybala y Oriana Sabatini. De todos modos, la prevención

no es una locura: este nuevo disco de Charly esperó mucho tiempo para salir y nadie quería repetir la triste experiencia de uno de sus álbues, Kill Gil (2010), que estuvo en la redes antes de su edición oficial.

Tras unas breves palabras de Da-mián Amato, el presidente de Sony Music, que definió a La lógica del escorpión como "una obra maestra", la sala en penumbras dio paso a la música de García, que sonó envolvente por los parlantes.

Pero antes de contar cómo es y que trae La lógica del escorpión se-ria bueno definir dónde uno se para ante el nuevo disco de Charly, uno de los referentes culturales vivos más importantes de la Argentina -no sólo del rock, no sólo de la

¿Queremos dicción, queremos una voz afinada absolutamente? La lógica del escorpión no es el lugar. ¿Queremos verdad, queremos mil y unas ideas musicales en apenas 13 canciones? Rienvenidos al universo Charly García.

Porque las ideas musicales sobran en el disco y porque García es verdad: impone su voz cruda fren-te al reino del autotune y deja versos como "Hay gente que se suicida, un acto muy egoísta, para salir en la tele, en diarios y en las revis-tas" o "Voy a correr hasta morir", que se le comprende perfectamente a pesar de que ahora tenga problemas de movilidad.

Además, se da el gusto de home naiear a dos de sus mayores idolos: John Lennon y Luis Alberto Spinetta. Del beatle hace una versión



nda. García, en una de las últimas fotos que subió a su Instagram.

en castellano de Watching the Wheelsy del Flaco, La pelicana y el androide, luego de haber rescatado una vieja grabación con Spinet-ta, de cuando estuvieron a punto de sacar un disco juntos, co lamentablemente no sucedió

El disco saldrá primero en vini-lo, con una edición de lujo limitada y numerada (7.000 ejemplares). Cuando esta se agote, se vendrá una más económica también en vinilo y en compact disc.

Charly se ocupó de armar el disco a la vieja usanza, con siete canciones en el lado Ay seis en el lado B.

Rompela. La lógica del escorpión comienza con este rock de guita-rras distorsionadas, versión en castellano del Break It Up que figura en Kill Gil y primer corte de este disco. "Vos sos única que dice que sí. No seas como las demás: rom-

pela" arenga desde el principio. Yoya sé. Otra canción fuerte, con la voz de Charly y la batería de Fer-nando Samalea bien al frente, que va al hueso y que deja claro el pen-samiento del artista: "Ya sé que no sos un hipócrita, ya sé que no sos un psicópata... Freud lo ha arruinado todo, como internet"

El club de los 27. Un blues hecho y derecho, que le da pie al primer



Portada. El álbum de 13 canciones que tendrá presentaciones en vinilo y también en compact disc

invitado ilustre del disco, David Le**bón**. Con un solo de guitarra inconfundible, uno de los socios de García en Serú Girán, se mueve como un pez en el agua, mientras García va nombrando a los integrantes de ese hipotético club de rockeros muertos a los 27 años

La medicina N\*9. El teclado jue ga con la melodía de El rap de las hormigas (Parte de la religión, 1987), hay un lindo solo de piano eléctrico, guitarra rítmica de Lebón y la frase sentencia: "Voy a correr hasta morir". En el cierre, Charly recita "Number nine, numer nine",

guiño a Los Beatles y su Revolution

Te recuerdo invierno. Una canción de Charly García, que solía ha-cer Sui Generis en sus inicios (la cantaba Nito Mestre), pero que grabó por primera vez en 1996, en el álbum Estaba en llamas cuando me acosté. Acá se escucha cantar a Charly con lo último, sílaba por sí-laba, como si Roberto "El polaco" Goyeneche tuviera el bigote bicolor. Para más tango, hay una cita a Adiós Nonino, la gran composición de Astor Piazzolla

Autofemicidio. Es un rock que no podría ser de nadie más que de Charly García. Teclados al frente. palmo a palmo con las guitarras y esos versos que pusimos al princi-pio, entre la ironía y la verdad: "Hay gente que se suicida, un acto muy egoísta, para salir en la tele, en diarios y en las revistas".

América. Fin del lado A, con otro invitado ilustre y también de Serú Girán, Pedro Aznar. Ahora que se anunció que Lebón y Aznar toca-rán en el Quilmes Rock 2025 como Serú Girán y amigos, muchos sue-ñan con que Charly se sume a ese escenario. En esta canción, en la que Pedro pone batería, guitarra y voces, se habla de América como un lugar en que se tiene miedo "de entrar sin salir".

Spot

con otra canción del repertorio de Sui Generis, *Juan Represión*. El tema es un mid tempo y tiene un to-no dramático, en el que Charly sigue cantando con lo último que le queda versos tristísimos (y adolescentes): "Vive como pidiendo per dón y se esconde a la luz del sol. No hav nadie que lo ame".

Estrellas al caer. Sin ponerse colorado. Charly toma la melodía de su hit *Chipi Chipi* (*La hija de la lá*grima, 1994) y le cambia la letra. Le acelera el tempo y consigue otro de esos rocks para arengar como en los viejos tiempos.

La pelicana y el androide. Nos ponemos de pie. La voz de Luis Alber to Spinetta conmueve en una canción sobre un amor que cualquiera menos El Flaco y Charly-creería imposible. Charly construyó la estructura peldaño por peldaño y de jó la voz de Spinetta en primer plano, guardándose para sí los coros y el arropamiento de las teclas. Una

Watching the Wheels. Ahora es el turno de John Lennon (dicen que por una cuestión de derechos de autor es la canción que retrasó la salida del álbum, ya que García tradujo la letra y los herederos del beatle son muy rigurosos con eso). Charly la canta más crudo y con

#### Las ideas musicales abundan en la esperada obra.

guitarras más enérgicas que la versión original, pero le queda pinta da: "Dicen que estoy loco, haga lo

que haga", repite.

La lógica del escorpión. García relata la fábula del escorpión pidién-dole a la rana que lo ayude a cruzar el río, pero a mitad de camino la pi-ca y mueren ambos hundidos en las aguas. El escorpión no tiene ló-gica, pero tiene carácter, asegura Charly. "Bebamos por el carácter",

Rock and roll Star. Versión castellana de So You Want To Be a Rock'n'Roll Star, de The Byrds, con su fiel amigo Fito Páez. Aquí, puro cinismo, explica cómo lograr lo que ellos consiguieron: "Si querés ser una estrella de rock, escuchame bien lo que te digo yo: alquilá la eléctrica ya, tomate un mes, apren-dé a tocar...". A quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Además de Charly García en vo-

ces, guitarras, bajos y teclados, en La lógica del escorpión tocan Fernando Kabusacki (guitarras), Fer-nando Samalea (baterías), Hilda Lizarazu y Rosario Ortega (coros), y un participación de Kiuge Hayashida (guitarra), en Rock and

García está de regreso y, como siempre, es tómelo o déjelo. En este caso, a tomarlo sin dudas.

50 Spot

#### Televisión

### Se acerca el regreso de Susana, y a Tinelli lo reemplazará Flor Peña

El 15, la diva retomaría su ciclo de los domingos en Telefe. Y la actriz estará al frente del "Cantando" en América.

Casi a la vieja usanza, la televisión tradicional vuelve a considerar septiembre como un mes fuerte: y entonces varios canales pondrán buena parte de su carne al asador. Y esa movida incluye el regreso de Susana Giménez después de cinco años y la vuelta del Cantando, el reality de música que produce Marcelo Tinelli, que esta vez no estará delante de cámaras.

Si bien no hay fechas precisas para ninguna de las dos vueltas, se estima que la diva reaparecerá por Telefe el domingo 15, con su clásico de entrevistas, juegos telefónicos y una cuota de humor. A los 80 años, Susana sigue siendo uno de los pilares de la TV abierta, aunque no esté siempre al aire.

Su última aparición continuidad en la TV abierta fue en 2019 y, mientras se preparaba para regresar en el 2020, llegó la pandemia. En este lustro se la vio como anfitriona de LOL (Last One Laughing), un reality de humor por streaming. Y se sabía que estaba barajando distintas propuestas para su regreso por Telefe. Pero ella siempre lo fue pateando para adelante.

Ahora el canal ya la anuncia con



Vuelve. Susana tendrá a Caro Pardíaco en el segmento de humor,

bombos y platillos, con el deseo de que pueda levantar la vara del rating, que los domigos, en general, no llega ni a 10 puntos. Para su debut circulan varios nombres de invitados a su living, como Nicole Neumann, Pampita Ardohain y gente del entorno de Lionel Messi.

También corre el nombre de Ca-

mor: el personaje que compone Julián Kartun en el canal de streaming **Olga** podría ser uno de los elegidos para hacer reír a la diva, que tenía en Antonio Gasalla un pilar descomunal. E irremplazable.

ro Pardíaco en el segmento de hu-

Mientras Mirtha Legrand, a sus 97 años, sigue dando pelea en el dificil prime time de los sábados, las otras dos figuras indiscutidas de la tele se toman su tiempo. A tal punto, que Marcelo Tinelli sigue sin conducir, pero sí produciendo la vuelta de uno de sus clásicos, el Cantando, que este mes comenzará su sexta temporada y con nombres nuevos en sus estructuras.

No conducirán ni Ángel de Brito ni Laurita Fernández, los últimos en hacerlo, ni Paula Chaves, la que más fuerte sonaba para este puesto. Hace unos días Tinelli confirmó que en el centro de la pista de canto estará Florencia Peña, que hasta hace unos meses fue jurado de Got Talent, por Telefe.

Ahora se la verá por la pantalla de América, acompañada por un jurado integrado por la peruana (y pareja de Marcelo) Milett Figueroa, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Nacha Guevara.

Si bien todavía no están definidos todos las celebridades que se animarán a cantar frente a ellos, se sabe que ya dieron el sí varios ex Gran Hermano: Federico Farías, alias Manzana; el subcampeón Emma Vich y Coti Romero. También, Julieta Prandi, Iliana Calabró (una vez más) y Charlotte Caniggia.

Y hay otros dos nombres que suenan muy fuerte: el de Furia, la más popular de -otra vez- Gran Hermano, y Juan Otero, de 15 años, hijo de la propia Florencia Peña.

Si parte del público extraña algunas caras muy conocidas de la pantalla chica, el próximo lunes se dará el gusto de volver a verlas en la entrega de los Martín Fierro, que televisará Telefe en directo desde el Hotel Hilton de Puerto Madero. Allí estarán Susana, Mirtha y Adrián Suar, que será homenajeado por los 30 años de Polka.

#### Horóscopo

#### ARIES

Las nuevas experiencias suman beneficios. Actividades que lo sacan de la rutina e incentivan su creatividad para el trabajo

#### TAURO

Cambia el rumbo, una influencia positiva acompaña sus intenciones de mejorar. La opción para llegar a un acuerdo está cerca.

#### **GÉMINIS**

La comunicación se estabiliza con un hilo conductor que mejora los resultados. Tiene la oportunidad de cambiar viejos códigos.

#### CÁNCER

Usa el diálogo como herramienta y encamina su voluntad sin presiones. Abrirse a nuevas creencias puede favorecer su trabaio.

#### LEO

Es necesario dar un paso al costado y observar desde otra óptica sus vínculos afectivos. Reflexiones profundas sobre la amistad.

#### VIRGO

Visiones oportunas que pueden traer esperanzas y ganar un espacio en el entorno laboral. Improvisa tareas con creatividad.

#### LIRRA

Cuide las palabras y experimente una forma diferente de organizar sus planes. Relativice las cuestiones laborales y relájese.

#### ESCORPIO

Retome el impulso, libera energía y confía en nuevas propuestas. Le da dinamismo a sus actividades actuales y cambia la rutina.

#### SAGITARIO

Cambio profundo en su tarea, pone en práctica consignas para el desarrollo de su proyecto. Elude compromisos que no le agradan.

#### CAPRICORNIO

Clima de diálogo que ayuda a aclarar situaciones laborales complejas. Sus palabras les importan a socios y colegas.

#### ACUARIO

Posibilidad para realizar cambios en sus relaciones familiares y sociales. Estabiliza el trabajo y logra gran compromiso.

#### PISCIS

Contacta nuevas opciones laborales. Madura una relación incipiente, sus ideas ganan espacio y toma la iniciativa.

#### Personaje

### Murió Marcela Tiraboschi, ex pareja de Cacho Fontana

Ayer se conoció la noticia de que la exmodelo Marcela Tiraboschi murió este domingo en Bragado, a los 57 años. Según publicó el sitio Bragado Informa, la mujer que en 1992 denunció por lesiones al locutor Cacho Fontana falleció en una clínica privada, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. No se aclaró a raiz de qué patología se produjo.

Tiraboschi estaba viviendo en esa localidad bonaerense luego de permanecer varios años alejada de los medios. Había decidido mudarse a esa, su ciudad de origen, tras la muerte de su madre, en 2014.

En los '80 saltó a la fama como una de las secretarias de Gerardo Sofovich en su programa *La noche*  del domingo. Fue en ese ciclo donde, en marzo de 1989, conoció a Cacho Fontana, con quien vivió un romance que terminaría en un escándalo que marcaría su carrera.

"Me enamoró su personalidad avasallante. Era un caballero, me mandaba rosas a las tres de la mañana. Sin dudas, fue el hombre de mi vida. Nos amábamos, nos íbamos a casar, pero la maldita droga lo arruinó", reveló años más tarde en una entrevista.

Es que tras meses de relación, la exvedette acusó al locutor de violencia de género e incitación al consumo de drogas, causas en las que finalmente Fontana salió sobreseído, pero que prácticamente



Tenía 57 años. En la TV, en 2020.

sepultaron su carrera de locutor.

"Yo me fui de su lado porque él quería que me drogue con él. Hasta la tercera paliza me aguanté, ya cuando me quebró dije 'hasta acá llegamos", dijo ella en una de las tantas entrevistas que dio en ese momento a revistas de actualidad, que además publicaron fotos de su cuerpo con marcas de los golpes que el locutor le habría propinado.

Tras denunciarlo en 1992, Tiraboschi se fue a vivir a Chile. "Me quedé cinco años y trabajé un montón allá. Volví, me agarró el corralito y me quedé con una mano atrás y otra adelante. La empecé a remar de nuevo", dijo en el programa Confrontados en 2020.

En 2016 había sido descubierta viviendo en estado de indigencia junto a su pareja, Julio Alderete, en una de las plazas de Bragado. Y en 2020 había vuelto a ser noticia tras sufrir un grave accidente al caer en el pozo ciego de su casa. ■





# iFestejamos la primavera con una nueva colección de La Granja de Zenón!



# Además, muchas actividades divertidas para aprender jugando



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

### **iPEDILA EN TU KIOSCO!**

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 30/08/2024 AL 26/09/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 14.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA MÁS LIBRO A \$2.800. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

clarin#ramiro.correia.martins@or

#### **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**



# BARCELONA MODERNA BIBLIOTECA PREMIADA

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados 53

# Clasificados



R76 DICTOS JUDICIALES

**INMUEBLES** 

R03 HABITACIONES EN CASAS

HAB amobil sr.solo 15-4163-2501 Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

HONDA City 12 EXL aut . cue original gris 11-3520-8507

Servicio Técnico con turnos

(0230) 4668866

**EMPLEOS** 

R24 EMPLEADOS

EMPLEADA at al publico panaderia. CABA Tel: 45211676 o 49431434

EMPLEADO Heladeria c/experiencia zona/Oeste TE 1161055287

CORREDOR Viajante - Vend de lle c/cartera propia rubro i bles/Afines. Whs 1157002308

w.empleos.clarin.com

**AUTOMOTOR** 

9 11 26532903

www.hondapilar.com

R34 PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

CHICA 25-50añ z/Nte II56686514

CHOFER taxi viva Cap 1559956901 CHOFER App Cabify 11.2493-0222 Spin - Cronos - Prisma reg Cat D

CHOFER taxi \$50000 con jubila-cion y obra social 156213-5559

CHOFER Taxi solo wp1564006200

CHOFER Taxi tumo%1157030717

R37 OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

AYUDANTE de Cocina zona Belgra no solo whatsapp 11-6423-5811

CARPINTERO Oficial carpintero p/muebles. Temperley. 1551839378.

CHOFER Uber 1167638042

COCINERA /O c-exp viva z-V Crespo CV solo x WhastApp 15.4097-5747

COCINERO / CAJERO Enviar CV a: lapizzabs@gmail.com COSTURERA /0 15-4060-4019

GOMERO c/exper. 11-3593-1261 GOMERO Oficial y Ayudante zona CABA 11-6411-1226

LAVADORES de autos. Con o sin ex-periencia Pres. Nazarre 2504 CABA

LAVADORES de autos. Con o sin ex-periencia. Av. Cabildo 4460 CABA

MOZO Restaurant Cabildo 2629cap MOZO JOVEN y AYUD de COCINA JOVEN con experiencia. Presentarse Av Cóndoba 1399, CABA

ZAPATERO -Aparador a domicil- cal zado cuero p/dama 11-6849-1624



R41 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

R44 PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS

LEGALES

ABOGADO Laboral llame yal Con sultas sin cargo 1132305662

Clarin Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA

R47) SALUDYBELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 l a d II60246I07 SEÑORA Mia 32añ 11-6115-8466

¡ENCONTRÁ EL CRÉDITO, PRÉSTAMO.

**RUBRO 14** 

R55 TERAPIAS ALTERNATIVAS

¡Llega el Huracán!

JAIME DEL RIO

PARAPSICULOGO 31 años de trayectoria y Presencia en más de 150 medios de Terminemos con los chantas Especialista en retorno del ser amado Uniones de parejas - Endutamientos - Amares Corte de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones con de trabajo de magia negra - Aperturas - Protecciones con de casa - Aperturas - Protecciones - Aperturas - Apertur



GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS Espíritu Santo Gustavo L



AVISOS AL COMERCIO

FIRMAT PLANAUTO PARA FINES DETERMINADOS S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

Informa: art. 21 del Decreto
142.277/43. Titulos de Capitaliza
favorecidos en el sorteo del
31 de Agosto de 2024
realizado por bolillero ante escrib.

mio: 536 (cinco - tres

Nuevas ofertas

ilo represente en el procesi (Art. 344 del CPCCFyVF/LEY XI 27). Publiquese por el términ DOS (2) días. Eldorado, Mnes de abril de 2024. Fernando R

# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR**



**Inmuebles** 

CLARIN - MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024 54 **Pasatiempos** 

Claringrilla Nº 20.215 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Juan Anouilh.

|    | 0 |  | <br> |     |     | - |
|----|---|--|------|-----|-----|---|
| 1  |   |  |      |     |     |   |
| 2  |   |  |      |     |     |   |
| 3  |   |  |      |     |     |   |
| 4  |   |  |      |     |     |   |
| 5  |   |  |      |     |     |   |
| 6  |   |  |      |     |     |   |
| 7  |   |  |      |     |     |   |
| 8  |   |  |      |     |     |   |
| 9  |   |  |      |     |     |   |
| 10 |   |  |      |     |     |   |
| 11 |   |  |      | çla | rin | Ť |
| 12 |   |  |      |     |     |   |
| 13 |   |  |      |     |     |   |
| 14 |   |  |      |     |     |   |
| 15 |   |  |      |     |     |   |
| 16 |   |  |      |     |     |   |
| 17 |   |  |      |     |     |   |
| 18 |   |  |      |     |     |   |
| 19 |   |  |      |     |     |   |
| 20 |   |  |      |     |     |   |
| 21 |   |  |      |     |     |   |

#### Definiciones

1 ► Ciencia que trata de las diferentes partes de los cuerpos orgánicos; 2 ⊳ Máquina con motor eléctrico que sirve para lavar la ropa; 3 > Instrucción o regla establecida, junto a otras similares, para el conocimiento de un arte o facultad; 4 » Que decide o resuelve: 5 » Sustancia capaz de producir fenómenos alérgicos; 6 » Causar un daño corporal a al-guien; 7 » Persona que cambia moneda; 8 » Persona que tiene salientes las mandibulas; 9 ▶ Arroyo o río que desemboca en otro principal; 10 » Aterciopelado, hecho en forma de felpa; 11 > Caballo que vive en estado semisalvaje; 12 » Mueble donde se guardan medicinas para casos de urgencia; 13 » Trampa para cazar pájaros; 14 » Movimiento brusco que saca al vehículo de la dirección que seguía; 15 » Verdugo, persona encargada de ejecutar la pena de muerte; 16 » Marido respecto de la mujer, y viceversa; 17 » Arg. Individuo que da mala suerte; 18 » Trébol, planta de tres hojas casi redondas; 19 > Carancho, ave falconiforme americana, de color pardo, con alas y cola blanquecinas; 20 ⊳ (Archipiélago de las -) Archipiélago griego situado en el centro del mar Egeo; 21 » Aplazamiento legal del cumplimiento de una obligación.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas a - a - a - a - a - bis - bo - ca - ca - cam - cep - ci - cí -

cla - con - cu - das - de - des - do - do - e - fel - fluen - fo - ga - ge - go - je - la - le - ler - lio - mí - mus - na -na - nar - no - pa - pe - pis - pre - pró - prog - quín - ra - ra - ra - rá - re - rro - si - sio - sor - ta - ta - tan - te te - te - ti - to - to - to - to - tram - tri - va - vo -

Sudoku

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 3. | á | 5 | ic | 0 |
|----|---|---|----|---|
| _  | _ |   |    |   |

|   |   | 2 | 5 |   | 3 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 |   |   |   |   | 8 |   |
|   |   |   | 6 | 1 |   |   | 9 |   |
|   |   |   | 3 |   |   | 9 | 2 |   |
|   | 5 |   | 7 | 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
| 6 | 8 | 9 |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 |   | 2 |   |   |   | 5 | 7 |

| 4 |   |   |   |   |   |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
| 5 |   | 1 |   | 8 |   |   | 4 | 9 |
|   | 7 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   |
|   | 1 |   |   | 6 | 9 |   |   |   |
|   |   | 8 | 4 |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   | 1 |
|   |   |   |   |   |   | 5 | 6 |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   | 7 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ASFIXIAR                                      | 7                | MEMBRANA<br>DEL PEZ | <b></b>                                         | DOBLARÁ<br>ALGO EN                     | 7                                     | MANGOS            | 7                                      |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| PRÉNDAS<br>SIN MANGAS                         |                  | GALABACERA          |                                                 | FORMA DE<br>CODO                       |                                       | PUESTA<br>DEL DOL |                                        |
| L.                                            |                  | +                   |                                                 |                                        |                                       | +                 |                                        |
| PERCIBE LOS<br>SONIDOS                        | +                |                     |                                                 | SANSO                                  | -                                     |                   |                                        |
| EXHAUSTAS                                     |                  |                     |                                                 | VEREDAS                                | 1                                     |                   |                                        |
| 4                                             |                  |                     |                                                 | +                                      |                                       |                   |                                        |
| AGREDES PREFIJO ANTELACION                    | +                |                     |                                                 |                                        |                                       |                   | YASUA<br>EN OUE<br>SE SIRVE<br>LA SOPA |
| L <sub>b</sub>                                |                  |                     | DIOS GRIEGO<br>DEL AMOR<br>ISLA EN<br>EL CARIBE | +                                      |                                       |                   | +                                      |
| PARTE                                         | EXTRAÑA          | <b>*</b>            | +                                               |                                        |                                       |                   |                                        |
| DEL                                           | VIOLETA<br>CLARC | l                   |                                                 |                                        |                                       | REZAR             |                                        |
| L.                                            | +                |                     |                                                 |                                        | ABREV.<br>DE OPUS<br>EN ESTE<br>LUGAR | * *               |                                        |
|                                               |                  | UTILIZARE           | >                                               |                                        | ¥                                     | 1                 |                                        |
| AGOCIAGIÓN<br>DEPORTIVA                       |                  | ANTIQUA<br>NOTA DO  |                                                 |                                        |                                       |                   |                                        |
| L <sub>&gt;</sub>                             |                  | +                   |                                                 | EXTREMO<br>INFERIOR<br>DE LA<br>ENTENA | <b>→</b>                              |                   |                                        |
| PARARA Y<br>TOMARA<br>LA PELOTA<br>EL ARQUERO | *                |                     |                                                 |                                        |                                       |                   |                                        |

### Soluciones Sudoku Nº 6.907

| 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | В | 9 | 2 |
| 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 |

| 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 |

#### Claringrilla Nº 20.214

|    |   | V. |   |   | Y |   |      |   |   |
|----|---|----|---|---|---|---|------|---|---|
| 1  | R | E  | M | 0 |   |   |      |   |   |
| 2  | A | N  | 0 | N | Α | D | A    | R | I |
| 3  | 1 | D  | E | Ò | L | 0 | G    | 0 | I |
| 4  | P | 0  | R | T | A | V | 0    | Z | 1 |
| 5  | A | N  | C | E | 5 | T | R    | 0 | Ì |
| 6  | E | D  | U | C | A | D | 0    | R | 1 |
| 7  | D | E  | S | T | R | A | В    | A |   |
| 8  | A | R  | R | U | М | A | C    | 0 |   |
| 9  | T | E  | N | T | A | D | 0    | R |   |
| 10 | ٧ | 1  | G | É | 5 | 1 | M    | 0 |   |
| 11 | A | N  | T | 1 | 5 | C | 1    | 0 |   |
| 12 | C | A  | N | T | 0 | R | A    | L |   |
| 13 | A | L  | 1 | E | N | A | D    | 0 | j |
| 14 | M | Α  | D | R | 1 | G | A    | L | 1 |
| 15 | A | J  | 0 | R | N | A | L    | A |   |
| 16 | S | U  | L | F | Ú | R | E    | 0 |   |
| 17 | A | 5  | 1 | N | T | 0 | T    | A |   |
| 18 | U | T  | 1 | L | 1 | Z | A    | R |   |
| 19 | ٧ | 1  | D | A | L | 1 | T    | A | l |
| 20 | A | C  | 0 | G | E | D | 0    | R |   |
| 21 | S | 1  | L | 0 | 5 | 0 | 20/1 |   |   |

Horizontal. Chalecos, oye, oca, agotadas, atacas, pre-, Eros, rara, clara, op., usaré, club, car, atajará. Verticales. Ahogar, lila, ayotera, ut, aleta, Aruba, aceras, acodará, acá, ocaso, orar, asas, sopera.



#### Precio de los opcionales

ETECTO DE ETOS OPECIONATES.

Circine en cuas 1999.00. Maggireit la Ciudad § 1999.90 - Genios § 2,300,00 - Revista fi § 2,500,00 - Arquisctura § 2,300,00 ELLE § 3,000,00 - Preseccior Genios § 3,500,00 - Refersamiento Coicea en Casalt<sup>1</sup> § 19,999,90 - Autos de Colección § 9,999,00 Relatramiento Direcuarios Auméricaos § 5,999,90 - Arquitectura Esp. con 10% § 2,500,00 - ELLE Coicia § 4,000,00 - La casa de
Peppa Pag 1989,999,3 - Judie de Genios § 2,0000 - ELLE Decionáció § 3,500,00 - Relatramiento Colección Esperios de Oto La Casalde
ja de Zenón Caja Contenedora § 11,999,50 - Relatramiento Colección Figurines de Oto La Granja de Zenón § 4,999,90 - Adoptá tu

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Bumos Aires, Campana, Capita del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Ziarata, Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin reagra de envío para Capital Federal (Can Bumos Aires y La Plata, Para el resto del país el precio de tapa es con mecargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administracións

Pedras 1743 (1140), Capital, Fax: 4309-7200, Impresión y Circulación: 2 pita 3220 (1785), Capital Tel: 4309-7800, Fax 4309-7810, Publicidad: Ta-cuari 1346 (139), Capital. Tel: 4348-7777, Fax Publicidad: 4348-7704/7730, Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

#### "Estamos levantando la alfombra"

Tomar conciencia de lo que ocurre día a día requiere estar atentos en demasía. Requiere actitud y predisposición en tal sentido. Predisposición, considerado el término en su más simple significado: la propensión, el interés y vocación para hacerlo. Actitud, en sus diversas interpretaciones: actitud de cuestionamiento, de análisis, de búsqueda de la verdad y justicia.

Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ante la necedad hu-mana que hasta el presente compartimos, estúpida ceguera de la razón, ca-paz de habitar en mente y alma de todo individuo, no hubo alumnos, tampoco maestros, capaces de dilucidar esencia, situación o realidad alguna, en su justa y correcta dimensión.

A nivel personal, el hombre moderno regresa a épocas pretéritas. Hoy el sujeto siente una sana insatisfacción, a consecuencia del consumismo y ese camino de huida, que hace tiempo re-corre fuera de sí mismo. Fugitivos hacia afuera, también los hay hacia aden-

tro. Esa carencia, esa falta de completitud, lo lleva a la observación y exploración de su propio interior, como también a atesorar valo-res y principios que las revoluciones industriales, tecnológica y la concerniente a los medios masivos de comunicación, devastaron.

Este crecimiento individual se refleja en los diversos ámbitos colectivos: el institucional, el político, el social... Sectores en los que visiblemente entre todos, estamos levantando la alfombra para limpiar la basura que, por siglos, el comportamiento autómata, cómpli-ce, silente y cobarde del hombre, acumuló. Así como se logró avanzar en la violencia de género (o similar), podemos conjeturar que el poder y la impunidad, que hasta hoy predominaron en la sociedad de las castas mediocres, pronto acabará.



Basta de abusos, de corrupción, de inmunidad al accionar de la iusticia y la verdad. Estamos levantando la alfombra entre todos, porque la alfombra cumplió su misión. Hoy comenzamos a tomar conciencia, a visibilizar y a elegir un suelo limpio, libre de tapices. Tapices que traen inevitablemente ácaros. Arácnidos minúsculos a los que hoy la sociedad, como otrora lo hiciera, padece alergia, por tanto, los evita.

Estamos levantando la alfombra y compete a la Justicia, con la escoba de la verdad, juntar en bolsas de consorcio la basura... y los parásitos que en esta habitan.

luzyluci@hotmail.com

#### "Sanar heridas, solo con un accionar pleno de dignidad"

La historia de la humanidad está escrita con sangre de heridas que, aún pasado mucho tiempo, no han sanado. Las consecuencias perduran. Heridas provocadas por guerras, tiranías, corrupción, esclavitud, fundamentalismo, cuyos efectos continúan en las generaciones que las han heredado. El argumento remanido de "ya pasó", " hay que mirar al fu-turo", "el perdón es sanador", el "olvido", la "obediencia debida" en nuestro país.

las mantienen abiertas. Solamente cumpliendo con una justicia monolítica, férrea, y un accionar pleno de dignidad y honor, se pueden sanar, más allá del tiempo transcurrido, para construir un futuro

Argentina es un país circense, plagado de corrupción añeia, cuasi endémica, con muchas deudas sociales, políticas, edu cativas, que deben someterse a la Justicia. Los parches, los barbijos, el estrabismo político y jurídico que nos afecta, continuarán promoviendo el lento sangrado de las mismas, hasta que afrontar el muy

doloroso y necesario tratamiento, las cauterice

Raquel Saffores

#### "De lector de Clarin a redactor circunstancial'

sianas de los comercios de Once se desploman y las luces de las vidrieras se apagan, Alcides G., de profesión cartonero, cuya vida podría definirse como una suma de ordalías, virtualmente, amanece. Durante el día vegetó sin rumbo y durmió, de a ratos, en algún umbral. El que le prestaron o usurpó. Con las primeras sombras, munido de un carrito desvencijado, flaco pero que, con el tiempo, a fuerza de cartones adquirirá sobrepeso, emprende un recorrido. No lo fijó de antemano pero obedece a un ritual donde los horarios y la trayectoria jamás se alteran. Asumo el rol de periodista y me cuenta que "todos los días la pateo, duro y parejo". ¿Comés?, lo indago. "A veces. Nunca falta alguien que me da un sándwich o me tira un caramelo". ¿Estudiaste? "Sólo hasta 2" grado. Tengo pareja y tres gurises. El hotel donde vivo se cae a pedazos y me visto como puedo. Pero a mis chicos, la escuela no les falta. Además, mi jermu trabaja por horas. Pero con la frente alta..." (se ríe).

Hace varias semanas que lo observo, que valoro su prolijidad y no me topé con él de manera intempestiva. "¿Puedo darte un abrazo, flaco?", me sorprende este correntino. Claro. "Pero antes esperá que acomode mi carro. No sea que me lo lleve la grúa", v volvió a reirse, picaramente.

Alejandro De Muro

#### "Cuestiones que importan (e impactan) de verdad

No me interesa si dos diputadas se pelean porque una acusa a la otra de extorsionar a alguien o si unos cuantos legisladores han ido a visitar a presos políticos. No me interesa que una actriz ande noviando con el Presidente y contando detalles e intimi-dades de la relación y, lo que es peor, que el Presidente avale el chusmerío.

Lo que me importa es que una madre despierte tarde a sus hijos así evita tener que darles el desayuno y gastar, que la cena de muchos sea mate y pan, que alguien padezca de frío porque con su jubilación no le alcanza para dejar la estufa encendida todo el día, me preocupa ver gente en los umbrales de los edificios reparándose inútilmente de estas temperaturas bajas que tenemos, me preocupa que sea difícil conseguir trabajo y que haya que emigrar en búsqueda de nuevos horizontes. Y más me preocupa que el egoísmo de los funcionarios no les permita poner su energía en lo que realmente importa y de lo que deberían ocuparse. Les pagamos un sueldo interesante... y no les descontamos los días que no trabajan.

#### Alicia I Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicillo y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

### TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 & (9 )









18°















#### **Pasiones Argentinas**

### La valentía, ¿signo de otro tiempo?

Betina González Escritora

térico: mantenerse lo suficientemente visible como para que la persona en cuestión y de las expectativas que su interacción intenga alguna esperanza de que la relación termitente no estaría concretando... continúe, pero no tanto como para que esa expectativa se concrete. O sea: no ser tan in-

Igual que el "ghosting", esta práctica es más vieja que las redes. Será por eso que solo a quienes crecimos en la era analógica nos lla-ma la atención el uso de esos términos del mundo hiper reglamentado de las relacio-nes románticas en EE.UU. para hablar de cosas que existieron siempre. Cuando recién llegué a ese país como estudiante de posgrado, mis compañeros tuvieron que darme un

curso rápido de reglas para primeras y segundas citas que rivalizaba con los códigos de corrección de una novela de Jane Austen. Por supuesto, nunca lo puse en práctica. Fui incorrecta y argentina en casi todo y la pasé bastante bien. En el país de "fake it until you make it", la espontaneidad no es un bien pre-ciado, pero tanta máscara tiene consecuencias: parte del éxito de Sex and The City es haber blanqueado lo mal que lo pasa todo el mundo a la hora de pasarlo bien.

Pero vo guería hablar del "ninguneo", una palabra de nuestra lengua que designa todas esas variantes de la agresión "amorosa" a distancia. Escribe Octavio Paz: "No sólo nos disimulamos a nosotros mísmos y nos hacemos transparentes y fantasmales; también disimulamos la existencia de nuestros semejantes (...) los ninguneamos". Claro que el ninguneo, a diferencia de los términos en inglés que parecen suavizar los golpes que designan, si admite el cara a cara. Pero se requiere coraje para esa práctica en real life. La valentía, parece, no es el signo de nuestro tiempo. En El laberinto de la soledad, Paz hace una lista irónica con los matices del ninguneo y enfatiza su sentido clasista. Una pena que no le dedicara un capítulo a los amantes y amigos despechados. De paso, qué linda palabra es "despecho". Dejo la definición por si a alguien le viene bien a modo de antídoto contra Ghosting & Cia: "Malquerencia nacida en el ánimo por desengaños sufridos en la consecución de los deseos o en los empeños de la vanidad".

CRIST

Servicios impagables

YO, MATÍAS Por Sendra



e acuerdo con los códigos de conducta de la era digital, tengo

un par de amigas (v algún vie-

jo interés romántico) que "me

orbitan". Son gente a la que ha-

ce años que no veo en la vida real, pero que se

ocupa de no desaparecer del todo de la poca

vida virtual que tengo. Dejan algún que otro

corazón en mi Instagram, miran mis histo-

Los maestros del "orbiting" dan consejos

sobre cómo perfeccionar este mensaje his-

visible como en el "ghosting" pero tampoco tan corpóreo como una persona real. La cla-

ve del "orbiting" está en la palabra "esperanza", lo cual me causa tanta ternura como gracia. Se ve que la gente que ejercita con tanta

premeditación su vocación satelital está muy

convencida del poder que tiene sobre el otro

rias, pero jamás un DM, correo o llamada.







